# deportes

# España se coronó en la Eurocopa con una propuesta llena del mejor fútbol

Derrotó 2-1 a Inglaterra y alzó el trofeo por cuarta vez en su historia, un récord continental. Pagina 10



# Carlos Alcaraz acelera para marcar una nueva era del tenis

El español, a los 21 años, sumó su cuarto major: venció en tres sets a Djokovic y retuvo el título en Wimbledon.



# LA NACION

LUNES 15 DE JULIO DE 2024 | LANACION.COM.AR

🎎 LA COPA AMÉRICA



Una postal repetida para esta selección: Messi alza la copa con todo el equipo campeón en pleno festejo

ANÍBAL GRECO / E. ESPECIAL

MIAMI (De nuestros enviados especiales).— Tensión, nervios y un festejo desenfrenado. La final de la Copa América atravesó un carrusel de emociones, hasta que vibró la Argentina: con un gol de Lautaro Martínez en el minuto 112, en el tiempo suplementario, la selección derrotó por la 0 a Colombia y retuvo el título para agigantar el ciclo más brillante de su historia. Cuatro conquistas encadenadas: Copa América 2021, Finalissima y Qatar 2022, y anoche.

A los 19 minutos del segundo tiempo salió lesionado Lionel Messi. Sin sufrir un golpe, se cayó y pidió el cambio. Hasta entonces, le había costado seguir el frenético ritmo del encuentro. Ya en el banco de los suplentes, con el tobillo derecho muy inflamado, rompió en llanto.

El partido comenzó a las 22.20, casi una hora y media más tarde de lo previsto, debido al descontrol en los ingresos cuando muchos hinchas colombianos intentaron pasar sin tickets y se cerraron las puertas del estadio. El caos organizativo derivó en desmayos, detenidos y escenas de miedo entre numerosas familias.



Las escenas del descontrol en los ingresos

# EL ESCENARIO

Del escándalo que nadie imaginó a una fiesta interminable

Federico Águila

-LA NACION-

Página 3

# EE.UU., en shock: Trump y Biden piden unidad

CONMOCIÓN. El país seguía paralizado tras el atentado fallido contra el republicano; investigan "terrorismo doméstico"

#### Rafael Mathus Ruiz CORRESPONSAL EN EE.UU.

WASHINGTON.—El intento de asesinato contra Donald Trump que conmocionó a Estados Unidos y al mundo, y que el FBI investigaba como "terrorismo doméstico", llevó al presidente Joe Biden y al propio exmandatario a buscar bajar el tono de

la campaña y ensayar un llamado a la concordia y la unidad en un país profundamente crispado y polarizado, que ahora quedó horrorizado por la irrupción—una vez más—de la violencia más extrema en la política.

En un mensaje desde el Salón Oval de la Casa Blanca, espacio que los presidentes reservan para los discursos más importantes, Biden dijo que el

país no podía normalizar la violencia y que todos los norteamericanos tenían la responsabilidad de "enfriar" la retórica política, recalentada como nunca en una campaña presidencial en la que demócratas y republicanos se acusan mutuamente de querer llevar a Estados Unidos a la ruina y de ser una amenaza para la democracia del país. Continúa en la página 2

Los espasmos de violencia en los extremos se repiten Peter Baker y Michael Goldo

Página 3

La pausa fue un suspiro: la guerra política no da tregua Dan Balz Página 4

# Abren los mercados atentos al dólar y a los bonos

peuda. Tras los anuncios, analistas plantearon reparos; Economía dijo que ya tiene los dólares para pagar en 2025. Página 19

# **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de **Pablo Gaggero** www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar LOS LÍDERES MUNDIALES CONDENARON EL ATAQUE A TRUMP EN PENSILVANIA



"Mis pensamientos están con el expresidente Trump, víctima de un intento de asesinato. Le envío mis deseos de una pronta recuperación"

EE.UU., en shock | REPERCUSIONES EN LA CAMPAÑA DEL ATENTADO FALLIDO

# Biden y Trump llaman a la unidad y el FBI investigaba un acto terrorista

El presidente brindó un discurso desde el Salón Oval en el que les dijo a los norteamericanos que todos tienen la responsabilidad de "enfriar" la retórica política; el agresor era un joven de 20 años; se desconocen los motivos del ataque

#### Viene de tapa

"No podemos, no debemos seguir este camino en Estados Unidos. Hemos viajado antes a lo largo de nuestra historia. La violencia nunca ha sido la respuesta", dijo Biden. "No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia, para ningún tipo de violencia. Punto. Sin excepciones. No podemos permitir que esta violencia se normalice. Fue una retórica política que en este país se ha vuelto muy acalorada. Es hora de enfriarla. Todos tenemos esa responsabilidad".

Biden dijo luego que los desacuerdos son inevitables, parte de la democracia y de la naturaleza humana. Pero el presidente enfatizó que la política "nunca debe ser un pequeño campo de batalla, o Dios no lo quiera, un campo de exterminio".

"Defendemos un Estados Unidos no de extremismo de furia, sino de decencia y gracia. Todos nosotros nos enfrentamos ahora a pruebas atómicas a medida que se acercan las elecciones. Cuanto más hay en juego, más fervientes se vuelven las pasiones. Este lugar es una carga adicional para cada uno de nosotros para garantizar que, por muy fuerte que sea nuestra convicción, nunca caigamos en la violencia", insistió.

"Recordemos que aquí, en Estados Unidos, toda unidad es el objetivo de oro más esquivo en este momento. Nada es más importante para nosotros ahora. Y juntos. Podemos hacer esto", abogó el mandatario.

Fue el tercer discurso que Biden brindó desde el escritorio Resolute. Antes, el presidente había utilizado el Oval para hablar en junio del año anterior, cuando el Congreso pasó legislación que permitió evitar un default, y luego en octubre, para hablarle a la nación sobre las guerras en Ucrania y en Medio Oriente entre Israel y Hamas.

El FBI investigaba el incidente como "un intento de asesinato" pero no descartaba que se trate de "un posible acto de terrorismo doméstico", dijo Robert Wells, subdirector de la división antiterrorista del FBI.

Más temprano, Trump había publicado una nueva declaración en el mismo tono en su red social, Truth Social. El candidato republicano agradeció los "pensamientos y oraciones", prometió permanecer resiliente y desafiante, dijo que "solo Dios previno que sucediera lo impensable", y también pidió unidad.

"En este momento, es más importante que nunca que nos mantengamos unidos y mostremos nuestro verdadero carácter como estadounidenses, manteniéndonos fuertes y decididos y no permitiendo que el



Partidarios de Trump en Milwaukee, antes de la convención republicana

mal gane", dijo el magnate, que esta semana será coronado candidato del Partido Republicano.

La declaración de ambos presidentes y rivales en una de las elecciones presidenciales más corrosivas y reñidas de la historia del país buscó poner paños fríos y aplacar los ánimos de un país acostumbrado a una retórica política de alto voltaje dominada por las divisiones profundas. Biden y Trump no fueron los únicos que pidieron un cambio de tono.

Varias figuras políticas recorrieron los programas dominicales repitiendo el mismo mensaje: bajar los decibeles en la retórica política,

que en los últimos años se ha vuelto particularmente agresiva. Hubo además quienes recordaron los últimos ataques que sufrieron figuras políticas: la demócrata Gabrielle Giffords, que recibió un disparo en la cabeza en 2011 en un tiroteo; el republicano Steve Scalise, baleado durante un partido de béisbol con congresistas, y el marido de Nancy Pelosi, Paul, quien fue atacado con un martillo.

"Estados Unidos se despierta a una mañana bastante surrealista. Es un acto horrendo de violencia política que debería ser condenado rotundamente. Evidentemente, no podemos seguir así como sociedad", dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el republicano de más alto rango en el Congreso.

GETTY

Biden y Trump también brindaron sus condolencias a las familias de las personas que resultaron heridas y, específicamente, a la familia del asistente asesinado durante el acto de campaña. "Expresamos nuestro más sentido pésame a la familia de la víctima asesinada. Él era un padre que estaba protegiendo a sufamilia y perdió la vida. Dios lo ama. También oramos por la recuperación total de quienes resultaron heridos y estamos agradecidos a los agentes del Servicio Secreto, otras agencias de aplicación de la leyy las personas que arriesgaron sus vidas literalmente por nuestra nación", expresó el presidente en un mensaje que dio más temprano desde el Salón Roosevelt.

Biden dijo que todavía no poseen información sobre las razones por las que el tirador le disparóa Trump. "He ordenado que esta investigación sea exhaustiva y rápida", agregó.

Luego reforzó esa línea en su discurso en el Salón Oval: "Aún no conocemos el motivo del tirador –insistió—. No conocemos sus opiniones ni afiliaciones. No sabemos si tuvo ayuda o apoyo o si se comunicó con alguien más. Mientras hablo, los profesionales encargados de hacer cumplir la ley están investigando esas cuestiones".

Biden también se refirió a la labor del Servicio Secreto, que quedó bajo la lupa porque muchos se preguntan cómo un tirador pudo acomodarse en un techo cerca del escenario con un rifle y llegar a disparar sin que fuera detenido antes por los policías y los agentes federales a cargo de la seguridad del rally de Trump.

Biden dijo que ordenó mantener toda la protección necesaria a Trump y que además le ordenó al jefe del Servicio Secreto que revise todas las medidas de seguridad para la Convención Nacional Republicana, que comenzará hoy en Milwaukee. También ordenó "una revisión independiente" de la seguridad nacional del acto de campaña de Trump.

En medio de los llamados a la unidad, el servicio de inteligencia local del FBI identificó al tirador como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, residente en Bethel Park, Pensilvania. No tenía antecedentes penales, y usó un rifle semiautomático AR-15, el arma que ha sido protagonista de casi todos los tiroteos en Estados Unidos en los últimos años. Agentes de seguridad también encontraron materiales explosivo para fabricar bombas dentro del vehículo y en la casa del joven, informaron funcionarios a la agencia AP.

A pesar del atentado, Trump aseguró que continuará con su cronograma para la semana, encabezado por la Convención Nacional Republicana. "Iba a demorar mi viaje a Wisconsin y la Convención por dos días debido a los terribles eventos de ayer, pero decidí que no puedo permitir que un tirador o un potencial asesino me fuerce a cambiar mi cronograma o cualquier otra cosa. Por lo tanto, voy a salir para Milwaukee a las 15.30 de hoy, como estaba programado. ¡Gracias!", escribió en Truth Social. • LA NACION | LUNES 15 DE JULIO DE 2024

Viktor Orban PRESIDENTE DE HUNGRÍA



"Mis pensamientos y oraciones están con el expresidente Donald Trump en estas horas oscuras"





"Ante la violencia que se observa en Pensilvania, se necesitan palabras claras. Los silencios, las justificaciones a medias (...) no son justificables"

Keir Starmer PRIMER MINISTRO DEL



"La violencia política en cualquier forma no tiene cabida en nuestras sociedades y mi pensamiento está con todas las víctimas de este ataque"

#### EL ESCENARIO

THE NEW YORK TIMES

Peter Baker, Simon J. Levien y Michael Goldo

os disparos se escucharon a las 18.12 (hora local). El expresidente Donald Trump se agarró la oreja derecha mientras brotaba la sangre y se agachó para cubrirse, entre los gritos de los asistentes al actoy los rápidos movimientos de los agentes del Servicio Secreto para rodearlo y protegerlo.

En cuestión de segundos, alguien grito "tirador abatido", y los agentes, agitados pero en control de la situación, empezaron a sacar a Trump del escenario hacia un lugar seguro.

Por primera vez en más de cuatro décadas, un hombre que fue elegido presidente de Estados Unidos resultó herido en un intento de magnicidio cuando un individuo armado que parece haberse trepado a un techo cercano abrió fuego contra Trump durante un acto de campaña en Butler, Pensilvania, anteayer por la tarde. Este estallido de violencia política se produce en un momento especialmente volátil de la historia de Estados Unidos y echa más nafta al fuego de una ya muy convulsionada campaña para llegar a la Casa Blanca.

Cuando los francotiradores del Servicio Secreto abatieron al atacante, el expresidente y presunto candidato presidencial republicano fue trasladado a un hospital cercano para ser atendido. Pero las autoridades informaron que durante el ataque murió un asistente al acto y que otros dos están en situación crítica. Los motivos del ataque siguen siendo objeto de investigación.

"Entendí de inmediato que algo andaba mal, porque escuché un zumbido, disparos e inmediatamente sentí la bala que me atravesaba la piel", escribió Trump más tarde en su sitio de redes sociales. "Estaba sangrando mucho, y ahí me di cuenta de lo que estaba pasando". Trump agregó que la bala que le dispararon "atravesó la parte superior de mi oreja derecha".

En el momento del tiroteo, el presidente Joe Biden se encontraba en
una iglesia en Rehoboth Beach, Delaware, donde tiene su casa de vacaciones, y se presentó de inmediato
ante las cámaras de televisión para
condenar el ataque. "En Estados
Unidos no hay lugar para esta clase de violencia", dijo el mandatario.
"Es demencial, demencial. Es una
de las razones por las que tenemos
que unir a este país. No podemos
permitir que pasen estas cosas. No
podemos convertirnos en esto, no
debemos tolerarlo".

Mástardesecomunicócon Trump por teléfono y se tomó un avión de regreso a la Casa Blanca. Al final de la noche, Trump salió del hospital y fue trasladado al aeropuerto de Pittsburgh para volar de regreso a su casa de Nueva Jersey.

En la madrugada de ayer el FBI identificó al atacante como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, residente de Bethel Park, Pensilvania, pero las autoridades no revelaron más detalles. Según un registro de votantes, Crooks estaba anotado como republicano, aunque los registros federales de financiación de

# Los espasmos de violencia en los extremos desgarran al país en cámara lenta



Biden condenó anoche el ataque en un discurso a la nación

campañas revelaron que en enero de 2021 Crooks donó 15 dólares al Progressive Turnout Project, una agrupación progresista que impulsa la concurrencia a las urnas.

El ataque se produjo apenas dos días antes de la apertura de la Convención Nacional Republicana que se celebrará en Milwaukee, donde Trump será nominado para la presidencia por tercera vez, y su equipo de campaña confirmó que Trump sigue pensando asistir. Por más que la campaña de Biden haya anunciado que suspendería los avisos de campaña por televisión, los partidarios de Trump rápidamente culparon a

los progresistas, a los medios de comunicación y a Biden mismo de fogonear la hostilidad contra el expresidente y aseguraron que eso había conducido al atentado.

Si bien hubo intentos fallidos de asesinato, incidentes o complots contra George H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, durante o después de sus respectivos mandatos, Trump fue el primer expresidente o presidente en funciones que haya sido herido en un acto de violencia desde 1981, cuando Ronald Reagan recibió el disparo de un hombre que quería impresionar a una actriz de Hollywood. En los úl-

timos años y a medida que la polarización y el odio se fueron adueñando del discurso político, las autoridades de Estados Unidos han informado de un sostenido aumento de las amenazas contra funcionarios electos y designados de ambos partidos

A Trump se lo ha acusado repetidamente de fomentar la violencia, sobre todo el 6 de enero de 2021, cuando alentó a una multitud de seguidores a marchar hacia el Capitolio, donde saquearon el edificio para intentar impedir que el Congreso ratificara la victoria electoral de Biden. Pero también ha habido espasmos de violencia desde la izquierda, inclui-

do el arresto de un hombre armado frente a la casa del juez Brett Kavanaugh en 2022 y los disparos contra un dirigente republicano del Congreso durante un entrenamiento de béisbol en 2017.

La división de seguridad nacional del Departamento de Justicia planea abrir una investigación sobre el atentado contra Trump, señal de que para la Justicia no es un hecho de violencia aislado, sino un intento de magnicidio con implicaciones para la seguridad nacional.

Anthony Guglielmi, vocero del Servicio Secreto, dijo que el presunto tirador estaba en "una posición elevada" y fuera del perímetro de seguridad, por lo que no pasó por los magnetómetros con los que se revisó a los asistentes al acto. El atacante disparó "varias veces hacia el escenario", dijo Guglielmi. El análisis de audio y video reveló que el tirador estaba a unos 130 metros al norte del escenario y que disparó ocho veces.

El hecho se produjo durante un típico acto de campaña de Trump. En
Butler hacía calor y el expresidente
se subió al escenario con una hora
de retraso. Con gorra de béisbol roja
con la leyenda "Make America Great
Again" y de traje, pero sin corbata,
Trump acababa de empezar su discursoy les estaba mostrando a sus seguidores un gráfico con el número de
pasos fronterizos: en ese momento
se escucharon dos ráfagas disparos.

"Si quieren ver algo realmente triste, miren esto...", dijo, y se detuvo abruptamente ante la lluvia de balas. Theresa Koshut, una maestra de Pittsburgh que estaba sentada en quinta fila, dice que al escuchar lo que parecían disparos se agachó inmediatamente, porque estaba muy familiarizada con los procedimientos para protegerse de eventuales tiroteos en la escuela. "Metiré al piso y rodé hasta debajo de las gradas", dice la docente. "No tuve ni que pensarlo".

En el escenario, los agentes cubrieron a Trump para interponerse entre él y cualquier amenaza. Alguien gritó: "¡Señor, señor, señor!"

Los francotiradores del Servicio Secreto, que generalmente están ubicados en un techo o en algún otro lugar alejado del presidente, aparecieron de la nada y corrieron hacia el escenario con sus rifles automáticos.

Al principio, Trump parecía sorprendido y desorientado, y cuando los agentes intentaron alejarlo del escenario, les dijo: "Déjenme agarrar mis zapatos".

"Lo tengo, señor", dijo uno de los agentes. "Lo tengo, señor".

"Dejame agarrar los zapatos", repitió.

"Sostenga esto contra su cabeza", le dijo un agente. "Está sangrando".

"Señor, tenemos que trasladarnos al auto", dijo otro. "Muévase hacia al auto, señor". Cuando Trump
emocionó a la multitud con su puño
en alto y salió del escenario por sus
propios medios, apoyando el brazo sobre el hombro de un agente,
algunos asistentes advirtieron de
inmediato las implicaciones políticas. "Amigos, hoy Trump acaba de
ganar la elección", gritó un hombre.
"Es un mártir". •

Traducción de Jaime Arrambide

LA NACION | LUNES 15 DE JULIO DE 2024 4 EL MUNDO

# **EE.UU., en shock** LOS ERRORES EN LA SEGURIDAD

# La falla del Servicio Secreto enciende las alarmas en la Casa Blanca

Esa agencia está encargada de la protección de candidatos y funcionarios de alto perfil; el interrogante es cómo el atacante pudo acercarse a 130 metros de donde hablaba Trump

WASHINGTON .- El Servicio Secreto de Estados Unidos está investigando cómo pudo ser que un hombre armado con un rifle tipo AR pudiera acercarse lo suficiente como para disparar y herir al expresidente Donald Trumpen un acto el sábado pasado en Pensilvania, una falla monumental en una de las tareas principales de esa agencia.

El tirador, que fue asesinado por personal del Servicio Secreto, disparó múltiples tiros contra el escenario desde una "posición elevada fuera del lugar de la manifestación", informó el Servicio Secreto.

Un análisis de más de una docena de videos y fotografías tomadas en el acto de Trump, así como imágenes satelitales del lugar, muestra que el tirador pudo acercarse de manera sorprendente al escenario donde hablaba el expresidente. Un video publicado en las redes sociales muestra el cuerpo de un hombre vestido de camuflaje gristendido inmóvil en el techo de una planta de fabricación justo al norte del terreno de Butler Farm Show, donde se llevó a cabo el acto de Trump.

El techo estaba a 130 metros de donde Trump hablaba, una distancia desde la cual un tirador decente podría razonablemente acertar un objetivo de tamaño humano. Como referencia, baste decir que 150 metros es la distancia a la que los reclutas del ejército estadounidense deben alcanzar una silueta a escala humana para calificar con el rifle de asalto M16 en el entrenamiento básico. El AR-15, como el que tenía



Trump, protegido por miembros del Servicio Secreto, durante el ataque

el tirador en el acto de Trump, es la versión civil semiautomática del militar M16.

El agente especial del FBI a cargo, Kevin Rojek, dijo en una conferencia de prensa que era "sorprendente"que el tirador pudiera disparar al escenario antes de ser asesinado.

Miembros del equipo de contrafrancotiradores y del equipo de contraataque del Servicio Secreto estaban en el mítin, según dos agentes del orden.

Elequipo de contraataque fuerte-

mente armado, cuyo nombre clave en el Servicio Secreto es Hawkeye, es responsable de eliminar las amenazas para que otros agentes puedan protegery llevarse a la persona a la que protegen. El equipo de contrafrancotiradores, conocido con el nombre en clave "Hércules", utiliza binoculares de largo alcance y está equipado con rifles de francotirador para hacer frente a amenazas de largo alcance.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejan-

dro Mayorkas, dijo que su departamento y el Servicio Secreto están trabajando con las autoridades para investigar el tiroteo. Mantener la seguridad de los candidatos presidenciales y sus eventos de campaña es una de las "prioridades más vitales" del departamento, dijo.

"Condenamos esta violencia en los términos más enérgicos posibles y felicitamos al Servicio Secreto por su rápida acción", dijo Mayorkas. "Estamos comprometidos con el presidente Biden, el expresidente

Trump y sus campañas, y estamos tomandotodaslasmedidasposibles para garantizar su seguridad".

#### Pedidos de investigación

De todas partes llegaron pedidos de una investigación. James Comer, un republicano de Kentucky que es el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, dijo que se comunicó con el Servicio Secreto para una sesión informativa en el Congreso y pidió a la directora Kimberly Cheatle que se presentara a una audiencia. Comer dijo que el comité enviará pronto una invitación formal.

"La violencia política en todas sus formas es antiamericana e inaceptable. Hay muchas preguntas y los estadounidenses exigen respuestas", afirmó Comer en un comunicado.

El representante estadounidense Ritchie Torres, demócrata de Nueva York, pidió que se investiguen las "fallas de seguridad" en la manifestación.

"El gobierno federal debe aprender constantemente de las fallas de seguridad para evitar que se repitan, especialmente cuando esas fallas tienen implicaciones para la nación", dijo Torres.

El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, un demócrata, publicó en X que él y su personal están en contacto con los coordinadores de planificación de seguridad antes de la Convención Nacional Republicana que comenzará el lunes en Milwaukee. "No podemos ser un país que acepte violencia política de ningún tipo; eso no es lo que somos como estadounidenses", dijo Evers.

El FBI dijo que dirigirá la investigación sobre el tiroteo, trabajando con el Servicio Secreto y las autoridades locales y estatales.

El fiscal general Merrick Garland dijo que el Departamento de Justicia "aportará todos los recursos disponibles a esta investigación". •

Agencias AP y AFP

# La pausa fue un suspiro: la guerra política no da tregua

OPINION

Dan Balz THE WASHINGTON POST

WASHINGTON Il atroz atentado contra el expresidente Donald Trump tu-⊿vo una respuesta universal y predecible: los dirigentes de todo el arco político corrieron a decir que no hay lugar para la violencia en la vida política del país.

Pero el tiroteo también suscitó otra reacción. Si bien la condena a la violencia fue generalizada, no hubo tregua en la guerra política que se libra en el país desde hace años y que en los últimos meses se ha intensificado.

Más que calmar los ánimos, los hechos de anteayer podrían caldear el clima político durante todo 2024. La indignación de los republicanos es comprensible, y las respuestas inmediatas de algunos allegados a Trump y el puño en alto del expresidente cuando era bajado del escenario revelan las pasiones en juego en ese momento.

hecho de violencia tendrá profundas repercusiones en la campaña presidencial en curso. Se trató de un hecho devastador y en un momento crítico -la Convención Nacional Republicana arranca hoy en Milwaukee- que afectará el rumbo de la campaña y tal vez

el resultado mismo de la elección. En otras ocasiones, el shock de

la violencia política supo unir a los norteamericanos detrás de la necesidad de un cambio, y el sábado hubo muchos llamados a bajar la temperatura. Pero la historia muestra que esos sentimientos duran poco. Y este es uno de esos momentos.

Para muchos norteamericanos, en estas elecciones se juega el todo por el todo y en ambos lados de la grieta política se habla en términos de vida o muerte.

Para los de derecha, el tiroteo será un violento símbolo de lo que siempre consideraron una persecución política contra Trump por parte de sus adversarios de izquierda, por más que todavía se desconozca las motivaciones de Thomas Matthew Crooks, el joven de 20 años que el FBI identificó como el atacante.

Loque el expresidente pareció decir mientras lo llevaban a un lugar seguro, con la oreja y el rostro en sangrentados y el puño cerrado en señal de desafío, fue "¡Luchen! ¡Luchen!". Sin duda sus partidarios más leales e incluso también otros votantes en-No es exagerado decir que este contrarán en este terrible episodio la motivación para trabajar aún más para que gane la elección.

> El inventario de lo que sus partidarios consideran una persecución contra el expresidente comienza con la investigación de los vínculos entre lacampaña de Trump de 2016 y la interferencia de Rusia en esa elección.

El fiscal especial no encontró pruebas de conspiración y Trump denuncia que todo fue un engaño. En esa lista de agravios también incluyen los dos juicios políticos a los que fue sometido posteriormente.

Más recientemente llegaron las causas que tramitan en la Justicia Federal, una relacionada con el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos y otra que acusa a Trump de retener documentos clasificados después de dejar el cargo. El inventario también incluye lo que consideran un hostigamiento constante a Trump por parte de los medios de comunicación.

## Instintos autoritarios

Para los de izquierda, por el contrario, no hay mayor símbolo del peligroque entraña otra presidencia de Trump que el asalto al Capitolio del 6deenerode 2021, donde además de los destrozos los manifestantes coreaban: "Cuelguen a Mike Pence", en referencia al entonces vicepresidente.

Ese día quedó grabado en la memoria como indicador de los instintos autoritarios de Trump, como el intento de subvertir los resultados de las elecciones de 2020 y negar que el presidente Biden haya sido legitimamente elegido.

Durantela actual campaña Trump amenazó con utilizar las facultades presidenciales para perseguir a sus enemigos políticos y desplegar al

Departamento de Justicia como un agente que trabaja a nombre suyo. En el pasado, no ha condenado la violencia en sus actos de campaña, y sus mítines de 2016 se destacaron por el cántico "¡que vaya presa!", dirigido a su entonces adversaria demócrata, Hillary Clinton.

Lamentablemente, las amenazas de violencia son parte de la política actual en Estados Unidos. Y esas amenazas sobrevuelan una nación politicamente fracturada, cada vez más enojada y con miedo por lo que pueda resultar en las próximas elecciones. Un instante de anteayer por la tarde en Butler alcanzó para que todos recordaran la peligrosidad del actual clima político.

Biden fue uno de los primeros líderes políticos que enfrentó las cámaras para condenar el tiroteo, tras emitir un comunicado diciendo que él y la primera dama, Jill Biden, oraban por la recuperación de su rival político. Después vinieron declaración tras declaración de otros funcionarios electos, unidos en un momento de conmoción y trauma: lo impensable, de repente, grabado en un video violento y para los ojos del mundo.

Ayer, a través de la red social Truth Social, Trump le agradeció a la gente por sus oraciones y llamó a "estar unidos y mostrar nuestro verdadero carácter como estadounidenses, seguir fuertesy decididos y no permitir que gane el mal".

Pero esto no ha terminado. La política norteamericana está sumida en la retórica incendiaria, donde el constructivo diálogo político es moneda devaluada. Hasta el más leve gesto de un político desencadena reacciones inusitadas por parte de los agentes políticos del otro bando. Están entrenados para atacar y degradar. Y los ciudadanos comunes, que temen por su país y tienen sentimiento fuertes que son amplificados por las redes sociales, contribuyen a este ambiente recalentado.

La hostilidad se ha convertido en sello distintivo de la política actual. Lo que la ciencia política ha descubierto es que los partidarios no sólo están en desacuerdo con los del otro bando, como o curría antes, sino que ahora ven a los opositores como una amenaza para la estructura y el futuromismos del país, enemigos cuyos valores son contrarios a los suyos y, en su opinión, a los del país. Las campañas son el Armagedón, y perder trae el Apocalipsis.

Así están las cosas un día después del impactante atentado contra Trump: un país unido en su convicción de que las cosas no pueden seguir igual, que coincide en ver esta elección como una de las más cruciales de la historia del país, pero dividido en cuanto al camino a seguir y quién debería dirigirlo durante los próximos cuatro años. •

Traducción de Jaime Arrambide

LA NACION | LUNES 15 DE JULIO DE 2024



# EE.UU., en shock | EL PERFIL DEL ATACANTE

# Thomas Crooks, un republicano desencantado y blanco de bullying

El tirador fue identificado como un joven de 20 años sin antecedentes penales; hallaron material explosivo en su auto

NUEVA YORK.- El tirador que intentó asesinar al expresidente Donald Trump en un acto en Pensilvania anteayer fue identificado por el FBI como Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años de Bethel Park, Pensilvania.

El motivo del intento de asesinato seguía envuelto en un misterio. La policía estaba bastante segura de que actuó por su cuenta, pero se adelantó a las razones del ataque y advirtió que podría tomar "meses" establecerlas.

"Esta sigue siendo una investigación activa y en curso", dijo el Thomas Crooks FBI en un comunicado en la madrugada de ayer.

Agentes de seguridad encontraron materiales explosivos para fabricar bombas dentro del vehículo y en la casa del joven, informaron ayer funcionarios bajo condición de anonimato a la agencia AP.

Según indicó el Servicio Secreto, el tirador -que se encontraba en el techo de una fábrica a casí 100 metros del escenario en donde estaba Trump v disparó con un rifle de asalto semiautomático- fue abatido.

Producto del tiroteo, uno de los asistentes al acto de campaña también murió (ver aparte) y otras dos personas se encontraban en estado crítico.

Mientras tanto, el FBI, el Servicio Secreto y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos investigaban el incidente como un "intento de asesinato".

El tirador no tenía antecedentes penales reflejados en los registros judiciales públicos de Pensilvania. Tampocotenía identificación, por lo que fue reconocido con su ADN.

Funcionarios de seguridad creen que el arma utilizada para disparar contra Donald Trump, un rifle semiautomático AR-15, fue comprada por el padre de Crooks (ver aparte).

El padre del agresor se negó a hablar con la CNN y se limitó a decir ayer que "todavía está tratando de averiguar qué demonios pasó".

El sitio TMZ publicó un video en el que se lo ve a Crooks en el techo. con el arma en la mano. Posteriormente se publicaron imágenes de su cuerpo sin vida en el mismo lugar.

# Republicano desencantado

El hombre que disparó era oriundo de la localidad de Bethel Park, también en Pensilvania, y, según expresaron medios estadounidenses, se había graduado en una secundaria local en 2022 con un "premio estrella" de aproximadamente 500 dólares por su desempeño en matemáticay ciencias.

En una grabación en línea de la ceremonia de graduación de 2022, se puede ver a Crooks cruzando el escenario entre un modesto aplau-



so después de que se pronuncia su nombre, un joven alto con gafas y una toga de graduación negra que posó brevemente con un funcionario de la escuela y aceptó su diploma.

Además, según un registro de inscripción, estaba registrado actualmente como votante republicano. Sin embargo, los registros federales de financiamiento de campañas muestran que realizó una donación de 15 dólares a un comité de acción política progresista el mismo día que el presidente Joe Biden asumió el cargo, el 20 de enero de 2021.

El barrio de Bethel Park, donde se crió el agresor, es "bastante de clase media, tal vez de clase media alta", dijo Dan Grzybek, que representa el área en el consejo del condado, a The New York Times este domingo.

La madre del joven republicano es demócrata y su padre, libertario, una mezcla bastante típica de la zona, dijo Gryzbek. "Hay una gran variedad de orígenes e ideologías diferentes, y definitivamente hay muchos hogares mixtos en Bethel Park", dijo.

Tras identificar al atacante del intento de magnicidio, la Policía cerró todos los caminos que conducían a la casa de la familia del sospechosoen el sur de Pittsburgh, que está a aproximadamente una hora en auto del lugar en donde se realizó el acto de Trump.

Crooks fue asesinado después de disparar desde "una posición elevada" fuera del lugar de la manifestación al aire libre donde Trump estaba hablando, según el Servicio Secreto. Los agentes del orden recuperaron un rifle semiautomáticotipo AR-15 cerca del cuerpo de un hombre blanco que creen que era el tirador, según dos agentes del orden.

"Siempre estaba solo, se burlaban de él todos los dias y a menudo usaba trajes camuflados en clase", dijo un excompañero de escuela.

Otra excompañera de piso lo describió como "silencioso y tímido", mientras que los vecinos lo describieron como un miembro de una familia "bonita y amable". •

Agencias ANSA, AFP y AP

# EL LUGAR DEL ATAQUE A TRUMP





# AR-15, el rifle utilizado en el ataque y en innumerables matanzas

Este tipo de arma se personaliza y tiene un alcance efectivo de hasta 700 m

NUEVA YORK.- Las fuerzas del orden recuperaron un rifle semiautomático estilo AR-15 en la escena del intento de asesinato del expresidente Donald Trumpen su acto en Butler, Pensilvania, el sábado.

El rifle AR-15, catalogado como "rifle de Estados Unidos" por la Asociación Nacional del Rifle, ha sido comúnmente utilizado por tiradores en masa y es una de las armas más ubicuas en Estados Unidos.

Los rifles estilo AR-15 con frecuencia se personalizan con miras fáciles de comprar y otros accesorios que pueden convertir incluso a un tirador no entrenado en letal.

El rifle se puede construir para disparar balas más pesadas y más ligeras, como calibre .22 y calibre .308, pero lo más común es que dispare una bala de 5,56 milímetros y tiene un alcance efectivo de hasta 700 metros.

En manos de un tirador entrenado, la precisión a esa distancia es dificil pero posible, especialmente si el rifle está sostenido por bípodes o



El fusil de asalto AR-15

ARCHIVO

sacos de arena que puedan estabilizar el balanceo de su cañón.

El tirador de Trump estaba sin embargo a una distancia mucho más cercana, a menos de 150 metros. El FBI identificó al autor de los disparos como Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años de Bethel Park, en Pensilvania (norte), según medios de comunicación estadounidenses.

El Servicio Secreto añadió que el atacante "efectuó múltiples disparos al escenario desde una posición elevada fuera del mitin" antes de ser

'neutralizado" por los agentes. En 2004, el AR-15 volvió a entrar en el mercado de armas después del fin de la prohibición federal de armas de asalto y se popularizó gracias al surgimiento de una cultura de videojuegos que hizo de disparar una forma accesible de entretenimiento. •

Agencia AFP y The New York Times

LA NACION | LUNES 15 DE JULIO DE 2024 EL MUNDO 7

#### UN PAÍS EN VILO DURANTE TRES HORAS

#### Sábado 13/7/2024

#### O 17

Las puertas del lugar del acto, Butler Farm Show, se habían abierto antes, a las 13. Miles de asistentes llegaron a lo largo de la tarde, muchos de ellos vestidos con prendas rojas y blancas con consignas sobre Trump. Ubicado en el corazón del condado de Butler, en el que Trump ganó con una ventaja de más del 30% en 2020, el predio rural sirve como lugar de reuniones comunitarias y centro para la agricultura local desde la década de 1940.

Estaba previsto que Trump comenzara a hablar a las 17, pero no había señales de él. Los seguidores deambulaban en los terrenos sin árboles bajo un calor de más de 30 grados.

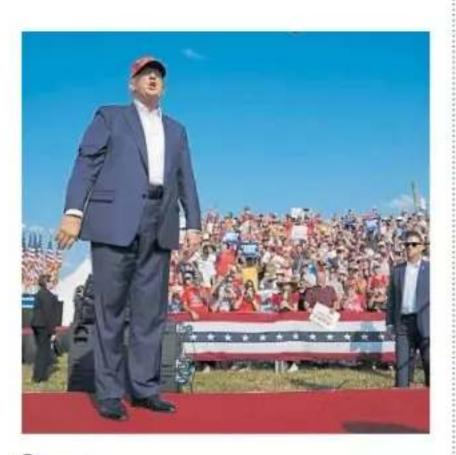

#### **18.03**

Trump llega, con una hora de retraso, y sube al escenario con el tema "God Bless the USA" de Lee Greenwood. Pasa un par de minutos saludando y arengando a la multitud. Lleva una camisa blanca, un saco de traje azul marino y no tiene corbata. Además, usa una gorra con su eslogan MAGA ("Make America Great Again", o "Hagamos a EE.UU. grande de nuevo") para mantener el sol fuera de sus ojos.

## **② 18.05**

Trump comienza su discurso maravillándose del tamaño de la multitud. "Me gustaría que las fake news allí presentes lo mostraran", dice, en relación a los periodistas que estaban en el acto, "porque nadie lo creería". Luego se lanza a un monólogo en el que dice que el país "se va al infierno".

# **2 18.10**

Después de unos minutos de entrar y salir del guion previsto, Trump gira hacia su derecha y comienza a describir un gráfico que muestra las estadísticas de inmigración.



## **18.12**

Se dispara el primer tiro. Trump se agarra del atril y mira a su derecha. Deja de hablar a mitad de frase y se agarra la oreja derecha.

Suena un segundo disparo. Luego un tercero. Trump se esconde detrás del atril.

"¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo!", grita un agente del Servicio Secreto. Llega otra andanada de tiros.

Los miembros de la multitud gritan y se agachan. Tres agentes se lanzan encima de Trump.

Un partidario muere y otros dos resultan gravemente heridos en el tiroteo.

El tirador es abatido. "El tirador ha caído", dice un agente en el escenario.

El fiscal de distrito del condado de Butler dijo a The Washington Post que el tirador disparó desde el techo de un edificio de oficinas al lado del terreno. El edificio pertenece a American Glass Research, que se describe a sí mismo como "un laboratorio de pruebas e investigación independiente de servicio completo" para la industria de envases de vidrio.

Un video filmado por un transeúnte y verificado por The Washington Post muestra el cuerpo de un hombre tendido en el techo de un edificio a poco más de 120 metros de donde hablaba el expresidente Trump.

Los agentes del Servicio Secreto levantan a Trump y forman un círculo cerrado a su alrededor. El pelo de Trump está revuelto y perdió su gorra y sus zapatos.

"Espera, espera, espera", dice Trump. Se pueden ver rastros de sangre en su rostro y oreja derecha.

Se estabiliza y luego levanta el puño. "¡Luchen! ¡Luchen!", grita. La multitud ruge a su alrededor.







## O 18.13

Los agentes escoltan a Trump por las escaleras abajo desde el escenario. Continúa agitando los puños mientras los agentes lo meten en una camioneta negra, que luego se aleja del predio.

## **20.42**

Trump ofrece su primer relato del incidente en una publicación de Truth Social, diciendo que una bala le atravesó la parte superior de la oreja derecha.

"Supe inmediatamente que algo andaba mal porque escuché un zumbido, disparos e inmediatamente sentí la bala atravesando mi piel", dice. "Se produjo mucho sangrado, entonces me di cuenta de lo que estaba pasando".

Agradeció al Servicio Secreto y a otras fuerzas del orden y ofreció sus condolencias a las familias de las otras víctimas.

"Es increíble -escribe Trump- que un acto así pueda tener lugar en nuestro pais".

# La otra víctima, el bombero que murió al salvar a su familia de las balas

Corey Comperatore protegió a sus seres queridos de los disparos en Butler y fue descripto por sus conocidos como un "héroe"

WASHINGTON.-CoreyComperatore, de 50 años, estuvo en el mitin de Trump con su familia. Cuando se oyeron los disparos, se arrojó sobre sus familiares y recibió un proyectil mortal.

La hermana de Comperatore, Dawn Comperatore, confirmó su identidad en una entrevista telefónica ayer. "Lo vimos morir en las noticias; así fue como nos enteramos", dijo entre lágrimas.

Comperatore, de Pensilvania, tenía dos hijas, Allyson, de 27 años, y Kaylee, de 24, y era "definitivamente un hombre de familia", según un viejo amigo, Jeff Lowers, de 63 años. Ély Lowers eran bomberos voluntarios, y Lowers dijo que los rápidos instintos de Comperatore parecieron entrar en juego durante el tiroteo.

"Como bombero voluntario, sin importar lo que estés haciendo, cuando suena el silbato y el monitor, vas y haces lo que tienes que hacer", dijo Lowers. "Nunca nos consideramos héroes. Pero ayer, él definitivamente lo fue".

En la manifestación, James Sweetland, un médico de urgencias que estaba presente en el evento, se apresuró a ayudar a la víctima después del disparo y dijo que Comperatore estaba tendido en un charco de sangre. Dos personas lo ayudaron a subirlo a un banco para que pudiera practicarle RCP pero el exbombero ya no tenía pulso.

Otros dos hombres adultos resultaron heridos en la manifestación y están siendo tratados en el Hospital General Allegheny de Pittsburgh. La Policía Estatal de Pensilvania identificó a los heridos como David Dutch, de 57 años, de New Kensington, Pensilvania, y James Copenhaver, de 74 años, de Moon Township, Pensilvania. Ambos se encontraban en condición crítica, pero estable.

Una cuarta persona herida durante el ataque es un sobrino del representante Ronny Jackson, un republicano de Texas que se desempeñó como médico de la Casa Blanca de Trump. Jackson escribió en una publicación en X que una bala rozó el cuello de su sobrino.

El gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo ayer que Comperatore había "muerto como un héroe".

"Corey se volcó sobre su familia para protegerlos en esta manifestación", dijo el gobernador, quien habló con la viuda de Comperatore. "Corey fue el mejor de nosotros".

ba pescar, tanto que se negaba a rios años. comprar pescado en el supermercado, dijo Lowers. Cuidaba meticulosamente su casa, su barco y sus coches.

Trabajó en una empresa de fabricación de plástico y anteriormente se desempeñó como jefe de bomberos en Buffalo Township. Pensilvania.

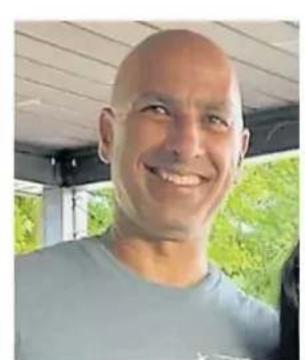

**Corey Comperatore** 

FACEBOOK

Aver, una bandera estadounidense ondeaba en el frente de la casa de color gris y blanco de Comperatore en la ciudad de Sarver, donde modestas casas residenciales lindan con granjas y bosques junto a Little Buffalo Creek. Una docena de rosas de tallo largo yacían en el césped delantero.

George Scott, cuñado de Comperatore, salió brevemente de la casa de la víctima y dijo que "él era todo para ellos", refiriéndose a la familia. El pastor, Jonathan Fehl, de la cercana iglesia de Cabot, hizo que Scott volviera a entrar en la casa.

"Quieren estar solos en su proceso de duelo", dijo Fehl sobre la familia.

## "Un buen hombre"

Comperatore había sido seleccionado como futuro fideicomisario de la Iglesia Cabot en 2021 para ayudar a supervisar cuestiones como la propiedad y los seguros de la iglesia. El boletín más reciente de la Iglesia Cabot celebró el cumpleaños de Comperatore, el 14 de junio, y su aniversario de bodas, el 22 de junio.

Matt Achilles, de 33 años, fue vecino de Comperatore y su familia durante ocho años. Describió a Comperatore como un miembro de su vecindario. A menudo se lo podía ver en un tractor, cortando el césped o cuidando a sus dos amados y bien entrenados dóbermans.

Achilles contó que hace unos años, un vehículo acabó en el patio de Comperatore después de un accidente. "En cuanto el coche salió de allí con la grúa, él se puso a repararlo", recuerda Achilles. "Estaba muy atento a los detalles cuando se trataba de ese tipo de cosas".

Además, dijo que Comperatore le había donado dinero a través de una plataforma de recaudación de fondos en línea cuando estuvo A Comperatore le encanta- enfermo y hospitalizado hace va-

> La Navidad pasada, recordó, Comperatore le donó alimentos a una madre soltera con cinco hijos.

> le había escrito Achilles a su exvecino.

'¡Eres un buen hombre!",

Agencia AP y The New York Times

LA NACION | LUNES 15 DE JULIO DE 2024 8 EL MUNDO

# **EE.UU., en shock** | LA OPINIÓN DE LOS DIARIOS NORTEAMERICANOS

# CÓMO REFLEJÓ LA PRENSA EL ATENTADO The New York Times The Washington Post NEW YORK POST 🚟 Chicago Maribune Trump injured in rally shooting Trump 'safe' after gunfire Bloodied but unbowed ex-president survives assassination bid THE WASHINGTON POST THE NEW YORK TIMES NEW YORK POST CHICAGO TRIBUNE REVISTA TIME

# Todos fuimos infectados por la política tóxica: empecemos el cambio hoy

EDITORIAL THE WASHINGTON POST

WASHINGTON fortunadamente, se informó que Donald Trumpestá "bien" ▲ después del aparente intento de acabar con su vida por parte de un francotirador apostado en un techo de las inmediaciones durante un acto de campaña del expresidente en la localidad de Butler, Pensilvania, Los agentes del Servicio Secreto reaccionaron rápidamente para protegerlo y abatieron al presunto atacante.

Es muy alentador que dirigentes de todo el espectro político, incluidos algunos con quienes Trump ha chocado, hayan condenado rápida y contundentemente el ataque. "No podemos convertirnos en esto", dijo el presidente Joe Biden, y el senador republicano Mitt Romney calificó el hecho como "monstruoso y ruin".

Nos sumamos a esos calificativos. Si hay algo que nos recuerdan las horas más oscuras de la historia norteamericana, o sea las ensombrecidas por la violencia política, es que la incitación al odio debe ser enfrentada siempre y que jamás debe ser tolerada. El privilegio de poder hablar libre y abiertamente, la maravilla de los actos de campaña a cielo abierto y la participación política apasionada dependen de una atmósfera sin miedo ni intimidaciones.

¿Entonces qué pensamos hacer? En este momento, debemos reconocer que todos hemos sido afectados

por la política tóxica, sin importar lo quecreamosodóndecaigamosdentro

del espectro político.

¿Será entonces buen momento para frenar y redescubrir lo mejor de nosotros, para escuchar nuestras voces interiorestan claramente como escuchamos esos disparos? ¿Qué pensamos hacerlos estadounidenses? Ya no es cuestión ni depende de los políticos ni de los editoriales. La responsabilidades nuestra, en tanto habitantes y ciudadanos.

De hecho, como dijo Benjamin Franklin, esta república solo será nuestra "si logramos conservarla".

Empecemos hoy mismo. .

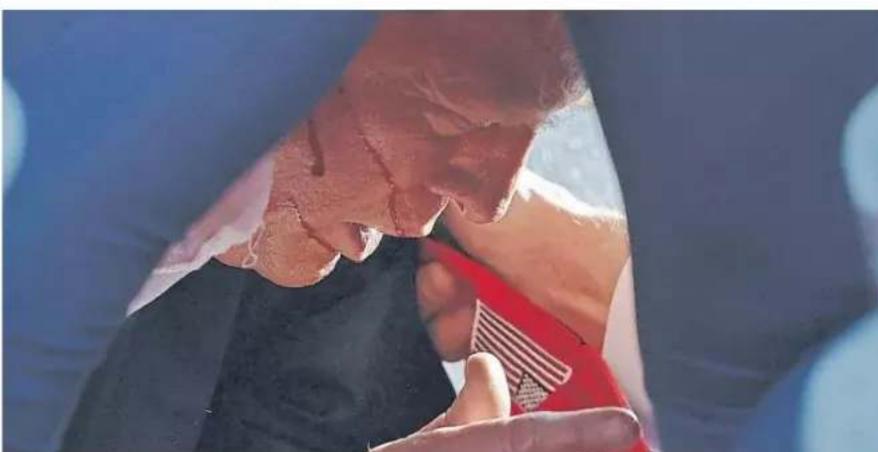

Trump herido, en el piso del escenario, en el acto de campaña en Butler

ANNA MONEYMAKER/GETTY

# El fallido atentado podría ser un momento de redención política

EDITORIAL

THE WALL STREET JOURNAL

NUEVA YORK → I intento de magnicidio contra Donald Trump es un momento atroz para Estados Unidos que podría haber sido mucho peor, pero tampoco podemos decir que nos sorprenda por completo. La hostilidad política y los discursos de odio han alcanzado decibeles que en Estados Unidos ya en el pasado condujeron a la violencia y el intento de asesinato. Algunos de nosotros todavía recordamos vívidamente el año 1968.

No es menos que milagroso que Trump haya esquivado la muerte literalmente por un pelo. El expresidente no podrá evitar pensar que la Providencia tuvo algo que ver, como dijo haber pensado Ronald Reagan tras sobrevivir a un atentado en 1981.

Y el país también se salvó de lo que podría haber sido un cruento ciclo de represalias.

Así y todo, en ese acto que debía ser una celebración de la participación democrática, un hombre murió y otros dos resultaron gravemente heridos.

El Servicio Secreto abatió al presunto atacante, pero la pregunta obvia es cómo pudo acceder al techo de un edificio lo sufi-

cientemente cercano como para dispararle al expresidente.

Losactos de campaña de Trump son una prueba de fuego para cualquier medida de seguridad, pero el Servicio Secreto ha tenido años para aprender a protegerlo en dichos eventos.

Los jefes del Servicio Secreto tienen algunas explicaciones que dar, y la transparencia en la investigación será fundamental para evitar la difusión de teorías conspirativas de derecha o de izquierda.

El sábado por la noche, las redes sociales estaban plagadas de leyendas anti-Trump que decían que el tiroteo fue planeado para impulsar su campaña de cara a las presidenciales de noviembre luchar pacíficamente y dentro próximo.

El tirador es el único responsable de sus acciones. Pero los dirigentes de ambos lados deben dejar de describir las elecciones de noviembre en términos apocalípticos.

La democracia no se acaba si uno u otro candidato es elegido. Si gana Trump no se viene el fascismo, a menos que tengamos tan americanas.

Si ya no lo hacían, después del civil. sábado los norteamericanos buscarán un liderazgo estable y tranquilizador.

el puño mientras los agentes del

Servicio Secreto lo sacaban del escenario con el rostro ensangrentado fue una muestra de fortaleza personal que resonará a lo largo de la campaña.

Nadie duda de su voluntad de luchar, y su declaración inicial del sábado por la noche fue una notable y alentadora muestra de moderación y gratitud.

Ahora Donald Trump tiene la oportunidad de presentarse como alguien que puede superar un ataque contra su vida y unir a Estados Unidos. Si culpa del atentado a los demócratas, estará cometiendo un error.

Se ganará la aceptación de más norteamericanos si les dice a sus seguidores que hay que del sistema. Si la campaña de Trump es inteligente y piensa tanto en el país como piensa en las elecciones, convertirá lo ocurrido en Milwaukee en un llamado a la unidad política y a lo mejor de la naturaleza norteamericana.

Eso le deja todavía mucho espacio para seguir criticando a los demócratas y sus políticas fallidas. poca fe en las instituciones norte- Pero el país quiere desacuerdo y discurso civilizado, no guerra

El fallido intento de asesinato contra Donald Trump puede ser otro catalizador del odio y de un La foto de Trump levantando ciclo de violencia aún peor. De ser así, que Dios nos ayude. •

# Estados Unidos atraviesa una tragedia; ahora evitemos daños mayores

EDITORIAL

THE NEW YORK TIMES

NUEVA YORK → I sábado los norteamericanos recibieron un aleccionador recordatorio de la amenaza que implica la violencia política para la democracia. Es una bendición que Donald Trumpno haya resultado gravemente herido, y es una verdaderatragedia que haya muerto al menos uno de los asistentes al acto.

Cualquier intento de resolver la elección por medio de la violencia es aborrecible. Laviolencia es antitética con la democracia. Son los votos, no las balas, los que siempre deberían zanjar las diferencias entre los norteamericanos.

Corresponde ahora a los dirigentes de ambos partidos, así como a los norteamericanos, resistirse a una escalada de la violencia y al tipo de lenguaje extremista que la fogonea.

Los norteamericanos también deberían abrir los ojos al grave desafío que enfrenta su país. Lo ocurrido el sábado no debe ser ninguneado como un hecho aislado: la violencia está infectando y carcomiendo la vida política norteamericana.

Hace tiempo que en Estados Unidos la democracia está bajo la sombra de la violencia, pero en estos últimos tiempos esa sombra se ha vuelto más oscura o ominosa.

Paraque haya democracia, quienes participan de ella deben aceptar que el proceso es más importante que los resultados. Pero ya antes de los hechos del sábado había preocupantes señales de que muchos estadounidenses no cumplían con ese esencial requisito. La agenda política de Trump no puede ni debe ser enfrentada con violencia. Y tampoco puede ni debe imponerse mediante la violencia,

El ataque del sábado fue una tragedia. El desafío que ahora enfrentan los norteamericanos es evitar que este momento se convierta en el inicio de una tragedia mayor.

Esta elección debe resolverse en las urnas, por medio del voto de los ciudadanos norteamericanos. •

LA NACION | LUNES 15 DE JULIO DE 2024 EL MUNDO 9

# Los aliados de Trump culparon a Biden y a los demócratas

Argumentan que los rivales del magnate, al representarlo como una amenaza a la democracia, fomentaron la violencia

cipales aliados de Donald motivos del tirador. Trump Trump acusaron rápidamenteal presidente Joe Bideny sus partidarios de usar una retórica que condujo a un tiroteo y un posible intento de asesinato el sábado en un acto de campaña de Trumpen Butler, Pensilvania, incluso cuando Biden condenó el ataque y llamó a la nación a unirse contra la violencia política.

publicano de Ohio), posible culpando del ataque a los escompañero de fórmula de Trump, dijo en un comuni- ticos de Trump por perturbar cado en las redes sociales que el tiroteo "no fue solo un inci-supuesto, intentaron mantedente aislado".

campaña de Biden es que el loyahora ves esto...", escribió presidente Donald Trump es LaCivita en X, aunque luego un fascista autoritario al que borró la publicación. hay que detener a toda costa". escribió Vance. "Esa retórica condujo directamente al intento de asesinato del presidente Trump".

publicano de Carolina del compartió un sentimiento similar. "Seamos claros: este fue un intento de asesinato ayudado e instigado por la izquierda radical y los medios corporativos que llaman incesantemente a Trump una amenaza para la democracia, fascista o algo peor", escribió en las redes sociales.

En el momento de esas de-

WASHINGTON.- Los prin- informe público sobre los dijo que fue herido en la oreja en el evento y que lo sacaron rápidamente del lugar. Su campaña emitió un comunicado diciendo que "está bien" mientras lo examinaban en un centro médico cercano.

Chris LaCivita, uno de los principales asesores de la campaña de Trump, publicó en las redes sociales un sen-El senador J. D. Vance (retimiento similar al de Vance, fuerzos de los enemigos polísu candidatura. "[Bueno], por nerlo fuera de la boleta elec-"La premisa central de la toral, intentaron encarcelar-

El mensaje de LaCivita señaló las palabras que Biden había usado a principios de semana cuando le dijo a un grupo de donantes sobre cam-El senador Tim Scott (re- biar su campaña para atacar el historial político de Trump, Sur), otro aliado de Trump, incluido su historial sobre el aborto y el Proyecto 2025, un documento político redactado por algunos exasesores de Trump. "Entonces, hemosterminado de hablar del debate, es hora de poner a Trump en el blanco", había dicho Biden a los donantes en la llamada privada, de la que se informó públicamente.

Después de eliminar la puclaraciones, no había ningún blicación X, LaCivita reiteró en un mensaje de texto a *The* Washington Post que no cree que Biden "ni nadie más" deba usar palabras como esa.

"Durante semanas, activistas de izquierda, donantes demócratas y ahora incluso el presidente de Estados Unidos han hecho comentarios repugnantes", escribió LaCivita. "Yaeshoradequerindan cuentas por ello".

"La mejor manera es a través de las urnas", añadió.

Otros partidarios de Trump se apresuraron a culpar a Biden y a los medios de comunicación por el tiroteo del sábado. El representante Mike Collins (republicano de Georgia) señaló el comentario de Biden de poner a Trump "en el centro del blanco".

"Joe Biden envió las órdenes", escribió Collins en X. Mástardeañadió: "Elfiscal de distrito republicano del condado de Butler, Pensilvania, debería presentar cargos inmediatamente contra Biden por incitar a un asesinato".

La representante Marjorie Taylor Greene (republicana de Georgia) también se apresuró a echarle la culpa. "Los demócratas y los medios de comunicación tienen la culpa de cada gota de sangre derramada hoy", escribió Greene en X. "Durante años y años, lo han satanizado a él y a sus seguidores"...

Agencias AP y DPA

# El Kremlin dice que la Casa Blanca creó el clima para el atentado

Rusia, sin embargo, descartó que el gobierno de Biden haya planeado el intento de asesinato del candidato republicano

MOSCÚ.- En oposición a la dato Trump de la arena pomayoría de los gobiernos del lítica -utilizando primero mundo, que se limitaron a condenar el acto, el Kremlin tribunales, los fiscales, los dijo ayer que no creía que la Casa Blanca fuera responsable del intento de asesinato contra Donald Trump, pero la acusó de crear una atmósfera que provocó el ataque.

Trump recibió un dispamitin en Pensilvania, en un ataque que ahora se investiga como intento de asesinato. El las fuerzas del orden dijeron que aún no habían identificado un motivo.

"No creemos que el intento de eliminar y asesinar a entre las potencias. Trump haya sido organizales", dijo a la prensa el vocero del Kremlin, Dimitri Peskov. "Pero el ambiente en torno al candidato Trump (...) provocó lo que Estados Unidos afronta hoy".

El presidente Joe Biden principio. condenó el ataque y dijo que no había lugar para ese tipo de violencia en Estados Unidos. Peskov dijo que Rusia condenaba cualquier tipo de violencia en la arena política.

Sus comentarios se hicieron eco de los de algunos de los aliados republicanos de Trump, que inmediatamente culparon a Biden.

"Después de numerosos

herramientas legales, los intentos de desacreditar políticamente y comprometer al candidato- era obvio para todos los observadores externos que su vida estaba en peligro", dijo Peskov.

Añadió que no había plaro en una oreja durante un nes para que el presidente Vladimir Putin llamara a Trump tras el incidente.

Putin ha dicho que es poatacante fue abatido a tiros y co probable que el resultado de las elecciones de noviembre cambie algo para Rusia y que la presidencia de Trump había dañado las relaciones

do por las autoridades actua- teresado públicamente por las declaraciones de Trump de que podría poner fin a la guerra de Ucrania, diciendo que no conoce los detalles pero que apoya la idea de acabar con el conflicto en

> Trump declaró en varias oportunidades que si regresa al poder en Estados Unidos, la priroridad de sus primeras 24 horas en la Casa Blanca será iniciar una ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, en guerra desde febrero de 2022 después de la invasión rusa.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso aprovechó el tiroteo para instar a Wasintentos de sacar al candi- hington a que deje de finan-

ciar al Ejército ucraniano y se concentre, en cambio, en mejorar la aplicación de la ley a nivel nacional.

La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú en 2022 ha llevado los lazos de Rusia con Occidente a su punto más bajo desde el apogeo de la Guerra Fría.

Al ser consultado sobre si el ataque de Trump podría afectar a la legitimidad de las próximas elecciones en Estados Unidos, Peskov dijo: "No nos corresponde a nosotros juzgarlo. No tenemos el menor deseo de interferir. Es un asunto de Estados Unidos".

Antes de las declaraciones de Peskov, Rusia había alen-Pero el líder ruso se ha in-tado a Estados Unidos a hacer un "balance" de sus "políticas de incitación al odio contra opositores políticos, países y pueblos".

> La vocera de la cancillería rusa, María Zakharova, dijo dirigirse a "quienes votan en Estados Unidos por el suministro de armas" a Ucrania. a la que acusa de fomentar "ataques contra el presidente ruso" Vladimir Putin.

> "¿No sería, quizás, mejor usar ese dinero para financiar a la policía estadounidense y otros servicios que se supone que garantizan la ley y el orden en Estados Unidos?", se preguntó en un mensaje en Telegram. •

Agencias Reuters y DPA

# Los paralelismos entre los ataques a Trump y Bolsonaro

El intento de matar al líder republicano permite trazar similitudes con el atentado que sufrió el entonces candidato brasileño en 2018

#### Marcelo Silva de Sousa PARA LA NACION

BRASILIA.- En cuestión de pocas horas, el fotomontaje ya circulaba en casi todos los perfiles en redes sociales de la familia de Jair Bolsonaro: arriba, el expresidente de Brasil (2019-2022) se aprieta la barriga luego de ser acuchillado en el abdomen durante un acto de campaña en 2018; abajo, Donald Trump, ensangrentado en su oreja derecha, es evacuado por agentes del servicio secreto tras ser alcanzado de raspón por un balazo.

El ataque a Trump en pleno acto de campaña en Pensilvania sumerge a Estados Unidos en una turbulencia política y permite trazar paralelismos con el atentado que sufrió Bolsonaro en septiembre de 2018, alterando el curso de esa elección en la que el ultraderechista se convirtió en presidente de Brasil.

Pasados casi seis años del ataque en el que un hombre surgido de la multitud durante un acto callejero en el sudeste brasileño se abalanzó sobre Bolsonaro y le clavó un cuchillo, el episodio alimenta hasta hoy teorías conspirativas.



Bolsonaro, herido de gravedad en 2018

sil suele apelar al atentado por el que estuvo hospitalizado y severamente herido para victimizarse y culpar -sin pruebas- a la izquierda, algunos adversarios políticos cuestionan la veracidad del mismo.

El mes pasado la Policía Federal de Brasil pidió que se archivara la investigación sobre ese episodio, tras concluir que el agresor, Adélio Bispo, aquien se le diagnosticaron "trastor-

Mientras el expresidente de Bra- nos delirantes persistentes", actuóen Diferencias

Meses antes de que Bolsonaro perdiera su reelección ante Lula, en octubre de 2022, la policía brasileña reabrió la investigación en búsqueda de un vinculo entre el atacante y el crimen organizado, vínculo que de probarse hubiera alterado la campaña. La pesquisa, sin embargo, descartó esa posibilidad.

El punto de contacto más evidente

entre los ataques sufridos por Trump y Bolsonaro, señaló Leandro Consentino, politólogo del instituto Insper de San Pablo, es la repetición de un caso grave de violencia política en un clima de polarización exacerbada.

"Hay una escalada de la violencia política, que contamina el ambiente social. En el Brasil de 2018, ese clima estaba recién germinando, ahora ya está mucho más consolidado", explicó a LA NACION el profesor del Insper.

Como este Trump de 2024 según algunas consultoras, en septiembre de 2018 Bolsonaro -en ese entonces un experimentado congresista marginal que se presentaba a sí mismo como outsider-lideraba los sondeos de opinión.

A pesar de que los dos tienen la misma naturaleza ideológica, los personajes son diferentes, según Consentino.

El Bolsonaro candidato de 2018 era un político que todavía debía ser "probado" en la recta final hacia las presidenciales, a diferencia de este Trump, que busca su segundo período como mandatario de Estados Unidos.

El expresidente de Brasil (2019-2022) debió ser hospitalizado en septiembre de 2018 y no pudo participar de los debatescon Fernando Haddad, en ese entonces candidato a la presidencia delfin de Lula da Silva.

"Todavía era incierto el tamaño de la candidatura de Bolsonaro", explicó Consentino. "El atentado lo benefició, notanto por la conmoción, sino por el momento, en la víspera de las elecciones, cuando comenzaría a recibir críticas y tendría que someterse a los debates. Trump, en cambio, no necesita serblindado ni esconderse". agregó.

El clan Bolsonaro siempre intentó vincular la responsabilidad del atentado con la izquierda y señalar cómo sus adversarios desconocen los límites de la lucha política.

Se convirtió en un hito que pasó a formar parte de cada discurso del expresidente de Brasil, devenido en mártir. En la mayoría de sus discursos, Bolsonaro suele marcar septiembre de 2018 como su segundo nacimiento determinado por la "voluntad de dios". De la misma forma, Trump "fue salvado por pocos centimetros. A mi entender, eso es algo que viene de arriba", aseguró.

LA NACION | LUNES 15 DE JULIO DE 2024 10 EL MUNDO

# EE.UU., en shock

# Paralizado, un país siguió en tiempo real el magnicidio fallido

EL ESCENARIO

Jonathan Weisman THE NEW YORK TIMES

NUEVA YORK ue el primer intento de asesinato de un presidente estadounidense en la era de las redes sociales, y las teorías conspirativas, las acusaciones y las chicanas de campaña se movieron a la velocidad de internet, más rápido que los propios hechos ocurridos en el mitin de Donald Trump en Butler, Pensilvania.

El asesinato de John F. Kennedy en 1963 dejó a Estados Unidos inmerso en un dolor desconcertado. Las teorías conspirativas proliferarían, y la filmación de Abraham Zapruder de los últimos momentos de Kennedy sería analizada durante décadas. Pero primero hubo duelo. En 1968, los asesinatos de Robert F. Kennedy y el reverendo Martin Luther King Jr. volverían a sacudir otra vez la conciencia pública.

publicaciones en X, los hilos de Twittery TikTok, hubiera resultado difícil que la introspección fuera el estado de ánimo dominante. Rabia, culpa e incluso algo de comedia fueron la nota en este 2024. Una imagende Trump, con el puño en altoy la bandera estadounidense ondeando en lo alto, se volvió emblemática en un instante.

A pocos minutos de las primeras imágenes de Trump agarrándose la oreja herida, algunas voces de la izquierda -aunque apellidos no muy conocidos-sugirieron que se trataba de una puesta en escena.

No mucho después, miembros mucho más importantes de la derecha, incluido el senador J. D. Vance, de Ohio, uno de los posibles compañeros de fórmula de Trump, se decidieron por el argumento de que los demócratas habían preparado el escenario para un intento de asesinato al definir las elecciones como una batalla cultural entre las fuerzas de la democracia y "los soldados del fascismo".

"Lo de hoy no es sólo un incidente aislado", escribió Vance en X. "La premisa central de la campaña de Biden es que Trump es un fascista autoritario al que hay que detener a toda costa. Esa retórica condujo directamente al intento de asesinato".

Tim Scott, de Carolina del Sur, siguió el ejemplo: "Durante años, los demócratas y sus aliados en los medios han avivado miedos imprudentemente, calificando a Trumpy a otros conservadores como amenazas para la democracia", escribió. "Esa retórica incendiaria pone vidas en riesgo".

La información en internet tras las primeras horas después del tiroteo era al mismo tiempo detallada y extrañamente carente de sustancia. La entrevista de la BBC a un hombre que estuvo presente en la manifestación fue sorprendente: contó que habia visto a un hombre con un rifle arrastrándose por un tejado cercanoy cómo, durante varios minutos, intentó advertir a la policía.

Otro participante en la manifestación relató que había realizado esfuerzos para salvar la vida del espectador que murió en el lugar.

Sin embargo, las autoridades siguieron sin confirmar durante horas los motivos del agresor, y mu-

cho menos su identidad. Además del asistente a la manifestación fallecido, otros dos resultaron gravemente heridos. Pero el mundo no sabía quiénes eran.

Los líderes demócratas, incluidos Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Barack Obama, condenaron ampliamente la violencia política. Se encontró un rifle tipo AR-15 cerca del hombre que se cree fue el tirador, lo que podría haber alimentado más reclamos demócratas para que se prohíban las armas de asalto, pero los líderes del partido se mordieron la lengua.

En la era de internet, sin embargo, siempre hay alguien que no lo hace. Los republicanos buscaron con ahínco voces más radicales en la izquierda, como London Lamar, senadora demócrata de Tennessee. que formuló un mensaje diferente. Lamar escribió-y luego borró-que "el extremismo del régimen MAGA nos ha llevado hasta este momento", pero no antes de que los con-Pero en la era de los memes, las servadores tomaran capturas de pantalla y las enviaran volando por internet.

> Un oscuro asistente del representante Bennie Thompson, demócrata de Mississippi, se convirtió en un casus belli para algunos de la derecha por sugerir: "Por favor, denles algunas lecciones de tiro".

> Por el lado de la derecha, varios miembros del Congreso lanzaron sus propias bombas. "El fiscal de distrito republicano del condado de Butler, Pensilvania, debería presentar cargos inmediatamente contra Biden por incitar a un asesinato", escribió el representante Mike Collins, republicano de Georgia.

> Las teorías de la archiconspiración provinieron de partidarios de la extrema derecha, como el activista James O'Keefe, que sugirió que el Servicio Secreto estaba de alguna manera involucrado en esto a través de la "Comunidad Intel del Estado Profundo".

> Entre los usuarios más jóvenes de las redes sociales, se compartió ampliamente una imagen del rostro de Trumpretocada con Photoshop para convertirla en un famoso retrato de Vincent van Gogh con una oreja vendaday parcialmente amputada, a menudo con un irónico "¿Demasiado pronto?" adjunto.

> Minutos después de que se supo del tiroteo, Elon Musk aprovechó el momento para respaldar oficialmente al republicano ante sus 189 millones de seguidores en X, algo con lo que hasta ahora solo había coqueteado. Luego pasó la noche amplificando sus sentimientos pro-Trump.

> Otro multimillonario, el administrador de fondos Bill Ackman, hizo lo mismo. Incluso Jeff Bezos, que rehúye la política, intervino en las redes para decir que "nuestro expresidente mostró mucha gracia y coraje bajo fuego literal".

> En el campo de Trump, el triunfalismo era palpable a menos de cuatro meses de las elecciones.

> Su jefe de campaña, Chris LaCivita, por ejemplo, comparó la imagen de Trump levantando el puño con una bandera ondeando sobre su cabeza con la famosa foto histórica de soldados que clavan otra flameante bandera estadounidense después de la batalla de Iwo Jima, al final de la Segunda Guerra Mundial.

# Wimbledon se rindió ante Kate

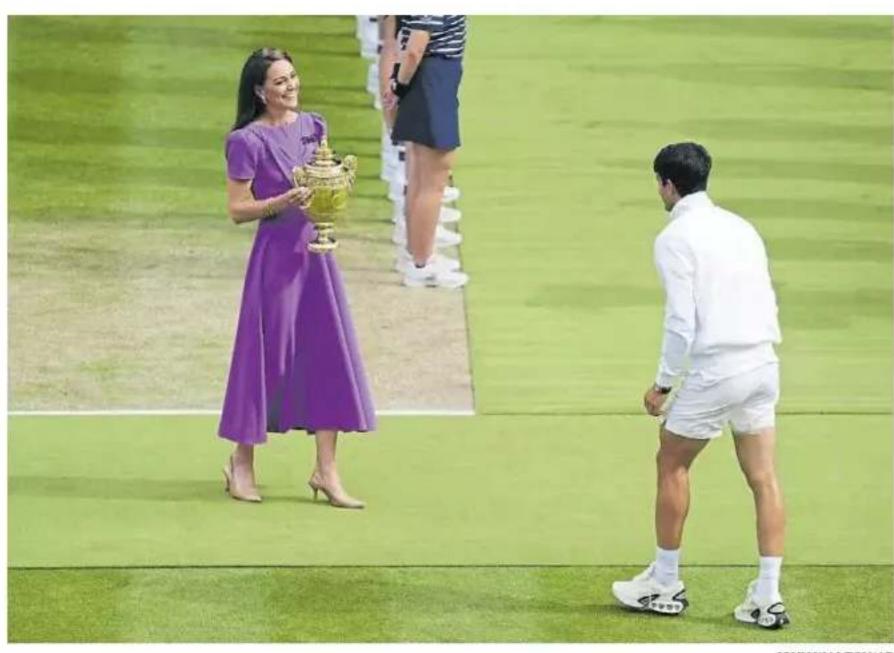

JOHN WALTON/AP

LONDRES (Reuters).- Kate Middleton, princesa de Gales, fue ovacionada ayer en Wimbledon, donde presenció la final individual masculina, en su segunda aparición pública este año mientras se somete a una quimioterapia preventiva contra el cáncer diagnosticado en enero pasado.

Aficionada al tenis y madrina del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, Katellevaba un vestido violeta (los colores del club) cuando entró en el court con su hija, la princesa Carlota, antes del partido en el que Carlos Alcaraz retuvo su corona al vencer en sets corridos a Novak Djokovic. •

# Hamas negó la muerte de su jefe militar a manos de Israel

GUERRA. Netanyahu había insinuado que Mohammed Deif, cerebro del ataque del 7 de octubre, podría haber muerto en un bombardeo

FRANJA DE GAZA.- Hamas comunicó que las negociaciones para un cese del fuego en Gaza continúan y que el jefe militar del grupo palestino se encuentra en buen estado de salud, un día después de que las fuerzas israelíes apuntaron a Mohammed Deif con un bombardeo masivo que según funcionarios mató a por lo menos 90 personas, entre ellas niños.

La condición de Deif seguía siendo una incógnita luego de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijera el sábado por la noche que "todavía no hay certeza absoluta" de que si Deifhabía muerto o no.

El comandante del Ejército israelí, teniente general Herzi Halevi, dijo a los periodistas que Israel atacó un complejo donde Deif "se estaba escondiendo", pero añadió: "Es todavía muy temprano para conocer los resultados del ataque que Hamas está tratando de ocultar".

Representantes de Hamas no dieron evidencia alguna de sus afirmaciones sobre la salud del arquitecto del ataque del 7 de octubre que desató la guerra.

El Ejército israelí informó ayer que Rafa Salama, comandante de Hamas al que describió como uno de los más cercanos allegados de Deif, murió en el bombardeo del sábado. Salama comandaba la Brigada Jan Yunis de Hamas. El comunicado no dio información sobre Deif, que desde hace mucho está al tope de la lista de las personas más buscadas por Israel y vive en la clandestinidad.

Hamas rechazó la idea de que la mediación en las conversaciones hubieran sido suspendidas después del bombardeo. El vocero Jihad Taha dijo que "no cabe duda de que las masacres horribles afectarán cualquier intento en las ir?", preguntó.

negociaciones", pero añadió que "los esfuerzos y las gestiones de los mediadores siguen en curso".

A pesar de que Hamas afirma que el líder militar se encuentra vivo, el hecho de no haber mostrado evidencia mantiene cierta ilusión en territorio israelí. La muerte de Deif implicaría la muerte del funcionario más alto de Hamas desde que empezó la guerra. Sería una gran victoria para Israel y un duro golpe psicológico para el grupo terrorista. Netanyahu dijo que todos los líderes de Hamas están "marcados para morir" y aseveró que matarlos acercaría a Hamas a aceptar un cese del fuego.

Funcionarios políticos de Hamas insistieron en que los canales de comunicación siguen abiertos entre la dirección del grupo dentroy fuera de Gaza tras el bombardeo, en el sur del territorio. Según testigos, este ocurrió en un área que Israel había designado como segura para cientos de miles de palestinos desplazados.

## De los más mortales

Por lo menos 300 personas fueron heridas en el bombardeo, uno de los más mortíferos en la guerra de nueve meses provocada por el ataque de Hamas contra el sur de Israel.

Ayer, algunos sobrevivientes se expresaron enojados de que el ataque contra Deif ocurriera sin aviso y en un área designada comosegura. "Escuché el primer impacto y mi hijo vino gritando y se refugió conmigo", dijo Mahmoud Abu Yaseen, quien se aferró a sus hijos, y entonces se despertó en el hospitaly sedio cuenta de que uno de ellos había muerto. La familia ya ha sido desplazada cinco veces desde que comenzó la guerra, dijo. "¿Adónde se supone que debemos

Un funcionario de Naciones Unidas describió un caos total en el Hospital Nasser, a donde las víctimas fueron llevadas. Muchas fuerontratadas en el piso en sangrentado con pocos suministros. "He sido testigo de una de las más terribles escenas que he visto en mis nueve meses en Gaza", dijo en un comunicado Scott Anderson. "Vi niños pequeños, doblemente amputados. Niños paralizados sin poder recibir tratamiento y otros separados desus padres". Además, añadió que las restricciones al envío de ayuda humanitaria en Gaza frustran los intentos de proveer atención médica y otro tipo de ayuda.

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, elogió a los pilotos que realizaron el bombardeo y dijo que Hamas está siendo erosionado, sin capacidad de rearmarse ni "atender a sus heridos".

Ayer, un nuevo bombardeo israelí en el centro de Gaza, mató a por lo menos 14 personas a la entrada de una escuela. Había niños entre las otras 15 personas que fueron heridas. El Ejército israelí dijo que atacó a "terroristas" que operaban en el área de una escuela administrada por la agencia de la ONU para refugiados palestinos.

El mismo día, un residente palestino de Jerusalén Oriental perpetró un ataque con un vehículo atropellando a cuatro personas de las cuales dos resultaron heridas de gravedad. La policía fronteriza israeli abatio al atacante y el Ejercito israelí dijo que cuatro de sus miembros fueron heridos, dos de ellos gravemente.

El comisionado policial israelí Kobi Shabtai dijo que ese tipo de ataques suelen ser "provocados" por hechos como el bombardeo del sábado en Gaza. •

Agencias AP y AFP

# "Si cuidamos a quienes viven acá, vamos a estar cuidando a todo el monte chaqueño"



# JUANO CHALBAUD

Hace 10 años decidió dejar Bs. As. e irse a vivir a Tres Isletas, en Chaco, donde fundó Monte Adentro, una ONG que trabaja para que las familias del Impenetrable tengan las oportunidades para desarrollarse en su lugar de origen y en armonía con la naturaleza.



Sumate para cambiar esta realidad www.lanacion.com.ar/hambredefuturo









# POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de Marcelo Veneranda www.lanacion.com/politica | @Politica\_In | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar Las iniciativas que la Casa Rosada espera impulsar luego del receso legislativo Cuota



• El Gobierno quiere hacerla optativa. Es un descuento salarial compulsivo a todos los trabajadores de una actividad, sean afiliados o no a un gremio, que es pactado en los convenios colectivos y que es uno de los principales sostenes económicos de los sindicatos. También se la denomina como "cuota solidaria".

# Las reformas libertarias | NUEVO FOCO DE TENSIÓN

# El Gobierno insistirá en proyectos de ley que buscan quitarles poder a los gremios

El oficialismo impulsa en el Congreso, junto a sus aliados de Pro y la UCR, iniciativas para eliminar la "cuota solidaria", sostén de los sindicatos, y limitar los mandatos de sus líderes



El secretario de Trabajo, Julio Cordero, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello

ARCHIVO

# Nicolás Balinotti

Javier Milei tuvo que resignar 42 de los 58 artículos que contenía la propuesta original de reforma laboral que envió al Congreso. Aprobada ya con recortes la Ley Bases, el Gobierno activó ahora gestiones con sus aliados legislativos de Pro y la UCR para avanzar en algunos capítulos que quedaron en el camino y que apuntan a modificar el modelo sindical, sobre todo en lo relativo a la recaudación y a la democracia interna de las organizaciones.

La intención del oficialismo y la oposición adherente es forzar en el corto plazo el debate en la Comisión de Legislación del Trabajo de los proyectos para limitar los mandatos sindicales y los que buscan eliminar la "cuota solidaria", un descuento salarial compulsivo a todos los trabajadores de una actividad, sean afiliados o no, que es pactada en los convenios colectivos y que es hoy uno de los principales sostenes económicos de los gremios. Ambas

iniciativas son fuertemente resistidas por la CGT y las dos vertientes de la CTA, que ven amenazados como nunca antes su poder de caja y representación. Los dos puntos estaban en el decreto de necesidad y urgencia 70/23, que está suspendido a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia.

La estratégica Comisión de Legislación del Trabajo en Diputados es presidida por el radical Martín Tetaz, autor de uno de los proyectos para limitar los mandatos de los sindicalistas. Tetaz confirmó a LA NAcion que después del receso invernal los legisladores buscarán primero obtener dictamen para establecer un régimen alternativo de jornada laboral y que luego irán por "la democracia sindical".

Sobre la jornada laboral hay diferentes proyectos en pugna. Están los del kirchnerismo y la izquierda, que proponen rebajar las 48 horas semanales que dispone la ley actual a cambio de la misma remuneración. Otra opción intermedia, que impulsa Tetaz, es explorar un régi-

#### RIGI: KICILLOF LE RESPONDE A YPF

El gobierno de Buenos Aires elevaráhoy a YPF su respuesta al ultimátum que le hizo el presidente de la compañía para definir si adhiere, o no, al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RI-GI). La adhesión es una condición de la petrolera para avanzar en la construcción de una planta de gas natural licuado, que podría instalarse en Bahía Blanca e implicaría una inversión de US\$30.000 millones. Buenos Aires se disputa el proyecto con Río Negro. "La respuesta se elevará en las próximas horas, cuando se termine de definir el posicionamiento", indicaron cerca de Kicillof, que dará una conferencia a las 8.15.

men optativo, con la posibilidad de reducir la cantidad de horas diarias y agregar más días o bien incrementar la carga horaria diaria y reducir el número de jornadas laborales.

El debate sobre la jornada laboral no tiene el visto bueno del Gobierno, pero le daría luz verde porque lo consideraria la llave para que avancen las otras dos iniciativas que golpearon a los gremios. El rechazo oficial lo dejó claro hace unos meses Julio Cordero, actual secretario de Trabajo, cuando asistió a la comisión a dar su opinión en representación de la Unión Industrial Argentina. "Yo limito la jornada para que trabaje menos, ¿para qué? O sea, ¿está mal trabajar, estamos en contra del trabajo? ¿Para qué, para ir afuera a hacer qué? Por supuesto la vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se ha debatido internacionalmente. El límite dispuesto por la OIT [Organización Internacional del Trabajo]es de 8 horas diarias o 48 horas semanales", planteó el histórico abogado del Grupo Techint, que hoy encabeza la cartera laboral.

Cordero tendrá mañana un encuentro cara a cara con la cúpula de la CGT. El funcionario intentará desmarcar al Gobierno de los proyectos de ley que impulsan desde la UCR y Pro para modificar la ley de asociaciones sindicales, con el objetivo de no obstaculizar el canal de diálogo con la central obrera. Sin embargo, un funcionario de la cartera laboral ya adelantó públicamente cuál será la estrategia. Se trata de Claudio Aquino, director del Departamento de Asociaciones Sindicales, el área que supervisa la vida interna de los gremios y el cumplimiento de sus respectivos estatutos.

Aquino reconoció en una entrevista reciente en Radio Nacional que el Gobierno traducirá "en el futuro" a proyectos de ley la modificación del modelo sindical con la intención de limitar los mandatos sindicales y garantizar alternancia. Prometió también iniciativas legislativas para revisar la denominada "cuota solidaria" y la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo (CCT). La ultraactividad implica que todos los CCT tienen un tiempo de duración y, si no hay nuevos convenios, se mantiene el actual. No descartó, incluso, impulsar una iniciativa para que las empresas no estén más obligadas a ser agentes de retención de la cuota sindical de sus empleados. Sería un golpe demoledor para la recaudación de los sindicatos.

## "No debería ser obligatoria"

"A veces las entidades gremiales superan como factor de poder al sector empresario. Por lo cual, son esenciales la libertad y la democracia sindicales. Critiqué públicamente el modelo sindical. Debe ser libre y democrática la cuota solidaria en un registro especial. La cuota solidaria no debería ser obligatoria ni el empresario actuar como agente de retención", dijo Aquino en AM 870. En la misma conversación, el funcionario, que fue abogado del Sindicato del Seguro y tiene numerosas publicaciones críticas de la legislación laboral, dio luz verde para que las paritarias se negocien por empresa en lugar de por actividad y abrió la puerta para que sea la Justicia Electoral la que controle las elecciones sindicales en reemplazo de la dirección que él encabeza en la Secretaría de Trabajo.

Durante la negociación de la Ley Bases, el Gobierno y sus aliados de Pro y la UCR encontraron un obstáculo inesperado para incluir el artículo que eliminaba la obligatoriedad de la "cuota solidaria". Empujada su inclusión por el radical Rodrigo de Loredo, el rechazo surgió del bloque de Hacemos Coalición Federal, que encabeza Miguel Ángel Pichetto. El exsenador kirchnerista y excompañero de fórmula de Mauricio Macri alertó con un llamado a la CGT y tue el dique para que la iniciativa no fuera finalmente introducida en el texto final. Argumentó que era necesario postergar la discusión sobre la eliminación de la obligatoriedad de la cuota solidaria y del concepto de ultraactividad para no complicar la sanción de la Ley Bases. Ahora, ese debate parece inevitable por el oficialismo y sus aliados de Proy el radicalismo. •

POLÍTICA | 13 LA NACION | LUNES 15 DE JULIO DE 2024

Mandatos



 En la actualidad no existen límites a la reelección de los secretarios generales de los sindicatos y de la comisión directiva que los acompaña. Pero ya se presentaron proyectos para acotar los mandatos a dos períodos y comenzarán a ser tratados en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.

Jornada laboral



 El Gobierno no quiere incluirla, pero podría aprovechar el debate. Hay proyectos del kirchnerismo y la izquierda para bajar la cantidad de horas semanales (actualmente son 48) con la misma remuneración. El radical Tetaz propone reducir la cantidad de horas diarias y agregar más días, o bien a la inversa.

Aerolíneas Argentinas



 El oficialismo no consiguió que el Congreso dejara a Aerolíneas Argentinas en la lista de empresas públicas a ser privatizadas, pero va a insistir con un proyecto específico, con el objetivo de sostener su narrativa y mantener la expectativa reformista en medio de la turbulencia de los mercados.

# La Casa Rosada hace esfuerzos por no perder la centralidad

Con los mercados alterados, y tras la sanción de la Ley Bases y el Pacto de Mayo, el Gobierno busca seguir dominando la escena

Maia Jastreblansky LA NACION

Con jornadas turbulentas en los mercados, y mientras Javier Milei y Luis Caputo dan explicaciones sobre la "profundización del esquema monetario" y el "cierre de la canilla de la emisión", en el Gobierno sobrevuela una inquietud acerca de cómo sostener la expectativa. La estela de la Ley Bases y del Pacto de Mayo se va apagando y ahora la gestión libertaria tiene que demostrar que puede ser eficaz para mejorar la vida de los argentinos y seguir dominando la agenda.

"Entramos en la etapa en que nos tenemos que proponer facilitarle la vida a la gente. Si no podemos salir del cepo ahora, tenemos que ir por otro lado", dijo a LA NACION un colaborador con llegada directa a los hermanos Milei.

En sus últimas apariciones públicas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, hizo especial hincapié en defender los logros del Gobierno. "Todos dicen que falta gestión. Algunos gobernadores y políticos que han pasado por el poder también dicen lo mismo. 'Falta gestión, hay que gestionar'. Esas son las cosas que yo no entiendo. De donde estábamos en diciembre, cuando asumimos el gobierno, a donde estamos hoy, ¿eso no es gestión?", soltó el ministro coordinador.

En la cúpula del Gobierno habían pedido, en una de las últimas reuniones de gabinete, que los ministros salieran a poner en valor aquello que están haciendo en sus carteras. De hecho, la Casa Rosada comenzó a intervenir con más fuerza en los equipos de comunicación de algunos ministerios, para reforzar ese frente. Pero la mayoría de los ministros siguen cómodos en un perfil bajísimo, una postura

que, si bien no permite exhibir logros, también reduce al mínimo el margen de error. "No es fácil para algunos ministros hablar públicamente, hace falta training", se sinceró en las últimas horas un funcionario.

#### ¿Y ahora qué?

Tras la grandilocuencia que tuvieron los eventos del 9 de Julio -hay quienes creen que el desfile militar provocó un golpe de efecto superior al del Pacto de Mayo en Tucumán-, para el Gobierno no resulta sencillo mantener la centralidad. "La expectativa que generamos con los primeros hitos es dificil de sostener en el tiempo... enseguida aparece la pregunta: ¿y ahora qué?", reconoció un colaborador en Balcarce 50.

Un importante ministro dijo a este medio: "La situación de la gente mejoró con la baja de la inflación, con la quita de la intermediación en los planes sociales, con el orden en las calles... Ahora esperamos la reactivación económica a partir de la reglamentación de las leyes y de la instalación del Régimen de Inversiones (RIGI)". El propio Milei puso sobre relieve en las últimas horas: "Roma no se hizo en un día y nosotros llevamos cien años de decadencia. Pretender que pudiéramos arreglar todo en seis meses parece bastante disparatado".

En este sentido, el Gobierno comenzó a ramificar la agenda para llenar los espacios y no perder la impronta. La gestión de Milei espera que en las próximas semanas comiencen a tratarse en el Congreso el paquete de leyes en materia de seguridad impulsados por Patricia Bullrich. En especial, la iniciativa para bajar la edad de imputabilidad, que todavía espera la firma del Presidente para ser remitido

al Parlamento. En ese proyecto intervino fuertemente el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que quiere materializar algunos objetivos de gestión que se planteó para su paso por la función pública antes de retirarse de la actividad.

Con el Congreso con una agenda de baja intensidad por el receso invernal, en el Gobierno proyectan que agosto va a estar copado por la discusión judicial. Hay confianza en poder tratar con éxito los pliegos de Ariel Lijoy Manuel García-Mansilla y cada día cobra más cuerpo la idea de tratar en simultáneo la ampliación de la Corte Suprema a nueve miembros.

Además está la idea de darle vuelo a la gestión del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con el impulso de la "ley hojarascas", que incluye la derogación de un compendio de leyes presuntamente obsoletas. También está al salir la reforma electoral (se presentaría en tres leyes separadas) que están preparando la vicejefatura de Gabinete de Interior y la Dirección Nacional Electoral (DINE), a cargo de María Luz Landívar.

En rigor, todo esto se mueve en el plano de las intenciones, porque el Poder Ejecutivo aún debe sondear a los bloques "amigables" en el Congreso para acordar la agenda parlamentaria. Se espera que esta semana se organice una reunión relevante con los legisladores aliados en la Casa Rosada.

En la Casa Rosada aseguran que también buscarán avanzar en la agenda de las privatizaciones, una de las banderas que los libertarios agitan desde el día uno. En ese sentido, quieren insistir en la privatización de Aerolíneas Argentinas, una de las empresas del Estado más emblemáticas. •

# Milei redobla su apoyo al reclamo de justicia por el atentado a la AMIA

El miércoles compartirá un panel con Lacalle Pou y Peña; el jueves estará en el acto central, en Pasteur

Jaime Rosemberg LA NACION

El miércoles pasado, dos ministros nacionales presentaron el proyec-

to de juicio en ausencia, que permitiría juzgar a los funcionarios y de aniversarios anteriores. exfuncionarios del régimen iraní involucrados en el atentado a la AMIA. Dos días después, el Gobierno incorporó a la organización terrorista Hamas, que el 7 de octubre pasado atacó el territorio israelí desde la Franja de Gaza, al listado de organizaciones terroristas, que desde 2019 también integra Hezbollah, acusada por la Justicia argentina de haber cometido el atentado a la sede la mutual judía.

A punto de cumplirse tres décadas de aquel ataque, que destruyó el edificio comunitario y dejó como saldo 85 muertos y varios centenares de heridos, el presidente Javier Milei cerrará el círculo con otros dos contundentes gestos hacia la comunidad judía y el Estado de Israel, y contra las organizaciones acusadas de terrorismo internacional, con su participación en dos actos.

El miércoles, el Presidente prevé participar del cierre de una conferencia internacional sobre seguridady terrorismo, organizada por el Congreso Judío Mundial y el Congreso Judío Latinoamericano, que compartirá con sus pares Luis Lacalle Pou (Uruguay) y Santiago Peña (Paraguay), dos de los tres presidentes que esperaron, sin éxito, su presencia en la cumbre del Mercosur, en Asunción, el lunes pasado.

Fuentes de la organización del evento contaron a este diario que habrá, durante la jornada en el Hotel Hilton, distintos paneles, que coordinarán ministros como Patricia Bullrich y la canciller Diana Mondino, además del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de los que participarán los delegados para la lucha contra el antisemitismo de distintos países, entre ellos Débora Lipsdtadt, enviada del presidente Joe Biden, y Katharina von Schnurbein, coordinadora en ese ámbito de la Unión Europea. También estará en Buenos Aires Jonathan Greenblatt, director de la Antidifamation League (ADL), quien hoy compartirà una charla en la Facultad de Derecho junto al titular de la DAIA, Jorge Knoblovits.

En la tarde del miércoles, Milei compartirá un inédito panel con Peña y Lacalle Pou, quien según confirmó LA NACION regresará a Montevideo esa misma noche. "No hay rencores", ironizaron desde la diplomacia nacional, aunque no olvidan que Lacalle Pou, el lunes,

recordó que Milei "debería estar acá", en referencia al plenario de presidentes, del que sí participó la canciller Mondino.

El jueves, el Presidente estará en el acto central de la comunidad judía, organizado por la AMIA y la DAIA en la calle Pasteur, y del que participarán, como cada año a las 9.53 de la mañana, familiares de las víctimas y dirigentes internacionales, en un número superior al

"El terrorismo sigue, la impunidad también", es el lema del acto central de recordación este año, en el que también estará el presidente de Paraguay, y donde están previstos los discursos del titular de la entidad, Amos Linetzky, y de un familiar en representación de las víctimas.

## Antecedentes

Desde la campaña electoral que lo depositó en el sillón de Rivadavia, Milei no dejó de dar señales de acercamiento y apoyo a Israel y la comunidad judía.

Su primer viaje al exterior, luego de asumir, incluyó un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visita en la que anunció su disposición a trasladar la embajada argentina de Tel Aviva Jerusalén, y en la que calificó como una organización terrorista a Hamas, luego de su ataque al sur de Israel.

Mientras el traslado de la embajada parece estancado, Milei cumplió con la segunda promesa el viernes, cuando el Gobierno llevó a cabo el anuncio formal de la incorporación de Hamas al listado, un antiguo reclamo de las instituciones de la comunidad judía que continúa el camino iniciado por el gobierno de Pro, cuando se generó la adhesión argentina a los listados internacionales de organizaciones terroristas, y se incorporó allí a Hezbollah, responsable según la Justicia del ataque de julio de 1994.

Con relación al juicio en ausencia, el Gobierno retomó iniciativas anteriores -hay tres proyectos de ley similares en el Congreso-, aunque se trata del primer proyecto enviado -yapoyado-desde la cima del poder en el país, días antes del nuevo aniversario del ataque terrorista.

"Este es un proyecto contra la impunidad y el memorándum con Irán, que ya no existe más porque fue declarado inconstitucional por la Corte. Era un pacto de impunidad, así que esto no es un cambio geopolítico sino una decisión de un gobierno que va a trabajar para que en la Argentina no haya más impunidad", dijo Bullrich el miércoles, durante la presentación de la iniciativa, en Balcarce 50.

En una semana especialmente sensible en lo económico, el Presidente prevé reforzar su apoyo a la comunidad judía y a Israel. .

# El Presidente regresa tras su viaje a EE.UU.

Javier Milei regresa este lunes a la Argentina de su viaje a Estados Unidos, donde pasó el fin de semana para participar de la conferencia Sun Valley 24 y exponer ante magnates en la ciudad de Idaho. Martín Varsavsky, el creador de unicornios argentinos, afirmó ayer que la conferencia del jefe del Estado fue recibida "con mucho entusiasmo". Fue la única referencia al respecto, ya que el Gobierno no brindó información oficial sobre la actividad del Presidente.



Luis Caputo y Javier Milei, juntos en el vuelo de regreso

# Los libertarios díscolos critican la "obsecuencia irracional" a Milei

INTERNA. Los diputados bonaerenses que entraron en la lista de LLA destilan bronca; los cuestionan por votar una ley de Kicillof

Javier Fuego Simondet

Apuntado por el oficialismo libertario por haber apoyado un proyecto de empresa pública de emergencias impulsado por Axel Kicillof, el bloque de diputados bonaerenses de Unión, Renovación y Fe destila bronca. En sus filas cuestionan que se les exija "obsecuencia" y defienden el posicionamiento que tomaron. La bancada, que en la campaña fue noticia porque algunos de sus integrantes fueron funcionarios del gobernador, ya se había diferenciado de las posturas del presidente Javier Milei poco tiempo después de haber ganado mayoritariamente sus bancas desde la boleta violeta de La Libertad Avanza.

"Obsecuencia" es una palabra que en esa 1/200 E1 p

"" and the amost respect of que clean distinct retirado de la Policía Federal, pero tenía vencido el permiso para uso y portación de armas. Llevaba un arma de fuego apta para disparar, con cargador completo y una bala en la recámara, según informaron a LA NACION fuentes de la fuerza de seguridad provincial.

La detención se concretó mientras los militantes libertarios esperaban el discurso del mandatario.

El incidente se produjo en cercanías de Avenida del Libertador y Entre Ríos, en medio de un operativo de seguridad organizado ante la llegada del presidente, quien encabezó el actojunto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Según informó el diario El Tiempo de San Juan, al hombre se le encontró una pistola Bersa, calibre 9 milímetros, marca Hi Power. También se confirmó que intentaba atravesar el vallado para acercarse a la Casa de Sarmiento, lugar del acto.

La Agencia Nacional de Materia-

"Dejando de lado el nombre La Libertad Avanza, si se hace una lectura objetiva en términos fácticos de ese espacio, da más totalitario que otra cosa. Hasta incluso costaría diferenciar del kirchnerismo en su accionar. La obsecuencia debida no debiera ser mantra entre gente que defiende el estado de derecho, la república y la libertad. Muy de zurdo de mierda, como dirían ellos", remarcó Moragues Santos.

Según planteó Moragues, el bloque continuará "defendiendo las ideas de la libertad y del sentido común". Y subrayó: "No veo la necesidad de tanto circo alrededor de esto. Los proyectos se acompañan o rechazan en función del bienestar del pueblo, no del partido o del diputado que los presenta. Votamos

En una línea similar a la de Mo-

ragues se expresó Sabrina Sabat,

otra de las diputadas de Unión, Re-

novación y Fe. "Hay que terminar

con esa obsecuencia irracional. Es-

tamos para construir una provincia

y un país distinto. La Ley Bases fue

un claro ejemplo, porque el oficia-

lismo recibió aportes de bloques

pre se intenta sacar un rédito po-

"En estas oportunidades, siem- y Blanco.

opositores", dijo a LA NACION.

El arma secuestrada a Castro, cerca del lugar del acto

SABAT

que el sospechoso tiene vencida la portación de armas desde 1999 y también está vencida la tenencia de legítimo usuario desde 2003.

El modelo de la pistola pertenece a la categoría "detective" y su identificación corresponde al N° 350681, con un cargador y 11 cartuchos del mismo calibre.

interviene en el caso y tiene previsto pasar las actuaciones a la justicia federal, ante la posibilidad de que el caso sea investigado como delito de tentativa de homicidio contra

provinciales. Y señalaron que el supuesto agresor llevaba cuchillos y se le secuestraron dos celulares.

Castro fue requisado por la Policía de San Juan, a unos 150 metros de la Casa de Sarmiento, en el primer anillo de seguridad, cuando intentaba acercarse a la zona del escenario. Fue detenido en flagran-El Ministerio Público de San Juan cia. Intervino el Subcomisario Ochi Luna Gastón Marcelo, quién realizó la comprobación del arma y detectó que la pistola se encontraba, ,efectivamente, cargada y lista para el disparo.

Los nueve diputados provinciales de Unión, Renovación y Fe, en la Legislatura bonaerense Además de Sabat, otro diputado del bloque fue funcionario de Kicillof. Se trata de Fabián Luayza, de la primera sección, que era director provincial de Equipamiento Escolar dentro de la Dirección de Cultura y Educación, que conduce Alberto Sileoni. Luayza renunció a principios de 2023 para ser candidato de Milei. Es parte del partido Unión Celeste

CUERVO

El jefe del bloque de Unión, Reno- vieron en ese documento.

za de seguridad por haberlo encontrado. En general, la provincia está bien, está tranquila". El secretario de Seguridad de la

provincia, Gustavo Sánchez, indicó a una radio local que el hombre intentaba ingresar a las inmediaciones de la Casa de Sarmiento "portando un arma de fuego".

"Es una persona mayor y manifestó que integra una fuerza federal, peroque no poseía papeles del arma. Si hubiese tenido una acreditación, no habría problemas; tampoco se pudo constatar que formara parte de una fuerza federal", agregó.

En medios periodísticos de San Juan se publicaron declaraciones atribuidas a Castro, quien argumentaba que había concurrido al acto para transmitirle al presidente Milei un reclamo de tierras para su provincia.

Pretendía que el gobierno nacional se comprometiera a entregue al gobernador Marcelo Orrego "los terrenos del ferrocarril del asenta-

integramos el bloque Unión, Renovación y Fe manifestamos una vez más nuestro compromiso en defensa de la educación pública, histórico orgullo de nuestro país. La saludable discusión que el gobierno nacional se ha propuesto dar en cuanto a la dimensión del Estado y sus incumbencias, de ningún modo puede afectar el cumplimiento de sus obligaciones esenciales", sostu-

PanaCereson Carorry remandantaenhida h ·hedrzarindziwas uc prucoa para determinar si existió una planificación y coordinación de

impedir la sesión.

ARCHVO

La decisión de liberar a Gómez la tomaron los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico, con la disidencia de Eduardo Farah. Los que seguirán detenidos son Patricia Calarco Arredondo (acusada de haber incendiado un grupo de bicicletas), Cristian Fernando Valiente (el hombre al que le secuestraron una granada de gas), David Sica (detenido por haber atacado a la policía) y Roberto de la Cruz Gómez (acusado de haber tirado piedras y con una serie de antecedentes penales). Boico había votado por liberar a todos los detenidos, menos a De la Cruz Gómez.

los desmanes con el objetivo de

Según habían informado fuentes judiciales a LA NACION, a Facundo Ezequiel Gómez lo vieron saltando una valla frente al Congresoy eso fue determinante para su detención.



Bajo los principios fundamentales de su filosofía de calidad y atención al cliente, Toyota Argentina S.A. informa a los propietarios y usuarios de los modelos comprendidos en los rangos abajo mencionados, que ha iniciado una campaña especial de servicio relacionada con el sistema de visión panorámica.

|                                 |          |        |        | VIN       |          |                     |                       |
|---------------------------------|----------|--------|--------|-----------|----------|---------------------|-----------------------|
| País de<br>origen Mode          | Modelo   | Imagen |        | l una     | ٧        | is                  | Período de producción |
|                                 |          |        | WMI    | VDS -     | Desde    | Hasta               |                       |
|                                 | LX 600   |        | נדנ    | PB7CX#    | P4020700 | P4031003            | Febr. a Jun. '23      |
| RX 350  RX 500h  Japón  ES 300h | 450      | נדנ    | CHCJA# | P2000180  | P2006558 | Nov. '22 a Jun. '23 |                       |
|                                 | RX 500h  | 550    | נדנ    | СМСНА#    | P2000158 | P2005620            | Nov. '22 a Jul. '23   |
|                                 | ES 300h  |        | JTH    | B21B1#    | R221     | 1579                | Jun. '23              |
|                                 | NV 250L  |        | 171    | CVDF7#    | P2013751 | P2015433            | Dic. '22 a Febr. '23  |
|                                 | NX 350h  |        | LTL    | CKDEZ#    | P500     | 8918                | Febr. '23             |
|                                 | NV 250   |        | 171    | CCDF7#    | P2010004 | P2010067            | Febr. '23             |
|                                 | NX 350   | SIA.   | LTL    | CGDEZ#    | P500     | 5114                | Ene. '23              |
|                                 | LIV 250b | 40     | LTL    | UOEBU#    | P2068189 | P2068356            | Ene. a Febr. '23      |
|                                 | UX 250h  | 511    | 313    | U95BH#  - | R2068694 | R2071060            | Febr. a Abr. '23      |

Nota: # puede tomar valores de "0" a "9" o "x". Vehículos comercializados en la República Argentina.

Los vehículos alcanzados por esta campaña están equipados con una cámara de visión delantera y una cámara de visión trasera que se utilizan para capturar y mostrar una imagen del área delante y detrás del vehículo. Debido a la condición de manufactura en un lote específico de piezas, existe la posibilidad que ocurra un mal funcionamiento dentro de la cámara, lo que llevaría a la imposibilidad de mostrar una imagen del área delante y/o detrás del vehículo.



**Ranking.** Un hotel argentino vuelve a ser elegido entre los 25 mejores de Sudamérica y sube de posición. **Pág. 2** 

SEGUINOS EN 🚹 📵 🍪 🖾

# inmuebles

comerciales & industriales





# MIDTOWN: LA ZONA MÁS BUSCADA POR LAS EMPRESAS

**Núñez.** El corredor Libertador de la ciudad suma proyectos de oficinas y gana protagonismo en los procesos de relocalización de las compañías por su entorno y conectividad

# PLANO DE OBRA

## GPS

Información, datos, noticias e indicadores claves para entender el escenario del mercado inmobiliario comercial tanto de la Argentina como del exterior



CON DESTINO ABU DHABI. Marriott Internacional y Eagle Hills abrirán el primer Ritz-Carlton Reserve en los Emiratos Árabes Unidos. El lugar elegidoes la isla de Ramhan, uno de los destinos turísticos más selectos de Abu Dhabi. El nuevo complejoque estará integrado por 50 villas privadas de superlujo contará con unidades turísticas de uno a cuatro dormitorios. Según se hizo saber, algu- Puerto Rico y México.

nas de las construcciones prometen ser flotantes. Ramhan es una isla natural que está interconectada por una compleja red de canales. Las autoridades de la cadena hotelera afirmaron que el nuevo complejo se inaugurará en 2029. En la actualidad, Ritz-Carlton Reserve tiene siete propiedades en Tailandia, Arabia Saudí, Indonesia,

# LOCALES

Es la cantidad de sucursales que tiene la cadena de libros Yenny, perteneciente al Grupo Ilhsa, dueño también de El Ateneo, Tematika.com y Quid-. En lo que va del año, la firma abrió un local en Bariloche en la calle San Martín al 100 que se sumó a las reinauguraciones realizadas en el Unicenter Shopping y en elNuevo Centro Shopping (Córdoba).

#### CAROLINA WUNDES Market Research & Data Analytics Manager de Newmark Argentina

"El sector industrial dejó datos positivos al término del segundo trimestre de 2024: la absorción neta fue de 35.300 m<sup>2</sup>, resultado de 41.100 m2 tomados y 5800 m2 liberados"





#### Oficinas en alquiler en San Telmo, a cuadras de Plaza de Mayo

En el barrio de San Telmo (en la calle Perú al 600), Adrián Mercado ofrece en alquiler 800 m2 de oficinas, distribuidos en subsuelo, planta baja y entrepiso. El inmueble tiene recepción, salas de reuniones, oficinas y tres cocheras. La firma lo comercializa a \$1.800.000 mensuales.

# Nuevos remates online

El Banco Ciudad presenta una subasta de inmuebles con herencias vacantes, que se realiza el 31 del actual, por cuenta y orden de la Procuración General de CABA. Saldrán a remate. de manera online, oficinas, locales comerciales, lotes, propiedades residenciales y cocheras. Los precios de base y venta son en pesos. Inscripciones: subastas. bancociudad.com.ar

# \$26.750.000

## INVERSIÓN

Es el monto que desembolsó la firma Fontenla para llevar adelante su nuevo store que se encuentra ubicado en Escobar (avenida General San Martín al 2900). El local, que cuenta con una superficie de 300 m² y que forma parte del centro comercial Ombú Puertos Mall, exhibe las líneas de mobiliario indoor y outdoor de la marca.

# US\$2

## MILLONES

Fue la inversión que demandó el edificio corporativo, recientemente inaugurado, HIT Vilo. El complejo que está ubicado en Vicente López ofrece áreas de trabajo flexibles de características premium, y un sector destinado para eventos. Este proyecto de 6000 m2, el primero en GBA, es la sede número once de la firma.

# RECONOCIMIENTO

# Rosario

# El hotel argentino que sigue en el podio de los mejores del mundo

Se ubicó en el puesto 15 del ranking de Sudamérica de TripAdvisor

Uno de los requisitos más impor- la Argentina. Situado estratégicatantes a tener en cuenta a la hora de hacer turismo es elegir adecuadamente el alojamiento. Por lo que, hay hoteles que se destacan por sobre los otros.

Todos los años, la plataforma de viajes TripAdvisor publica sus clasificaciones y premia con el Travellers' Choice a los mejores hospedajes, en base a opiniones y comentarios de viajeros de todo el mundo por un período de 12 meses y se otorga a menos del 1% de los ocho millones de perfiles que forman parte del portal. De esta manera, en la categoría de hoteles, un alojamiento en la ciudad santafesina de Rosario volvió a destacarse, logrando ingresar nuevamente en el ranking de los 25 mejores hoteles y posicionándose en el puesto 15 en la lista sudamericana: el Holiday Inn. Aunque también otro hotel argentino entró en el podio: en el puesto 14 se encuentra el Palacio Duhau -Park Hyatt Buenos Aires.

#### Elegido por la realeza

Desde sus inicios, en octubre del 2000, el hospedaje de Rosario fue un destino de interés y recibió numerosos elogios. En 2004, se hospedaron los Reyes de España, Sofia y Juan Carlos, por la realización del primer Congreso Internacional de la Lengua española celebrado en la ciudad santafesina.

En estos mismos premios del 2023 ocupó el lugar 20 del ranking de América del Sur, creciendo este año cinco posiciones. Y manteniéndose en el podio del número uno de

mente a solo tres kilómetros del Centro de Convenciones Metropolitano y a menos de 14 km del Aeropuerto Internacional de Rosario, el hotel está pensado tanto para los viajeros de negocios como para aquellos que desean disfrutar de unas merecidas vacaciones.

Su ubicación es ideal por estar cerca de las principales atracciones de la ciudad, ya que a tan solo unas pocas cuadras se encuentra el Pasaje Juramento y el paseo del río, v a un kilómetro el icónico Monumento Nacional a la Bandera.

#### Elhospedaje

Elhotelofrecell0habitacionesydos suites repartidas en sus 20 pisos para satisfacer diferentes necesidades de sus huéspedes. Tiene habitaciones estándar que para estadía individual se ofrecen desde los \$120.000 por noche, mientras que las dobles ascienden a \$134.000. Casi los mismos valores al que se ofrecen las ejecutivas. Mientras que las panorámicas van desde los \$147.000 hasta los \$160.000 por noche. Además, cuenta con dos exclusivas habitaciones suite ubicadas en el piso 19 de la torre, denominadas "Rey Juan Carlos" y "Reina Sofía", con una tarifa de \$322.000 y \$224.000 la noche, respectivamente.

Estas suites fueron diseñadas para ocasiones especiales y visitas de gran envergadura, por lo que su diseño y decoración permite a los huéspedes acomodar mobiliario especial para recibir invitados, un lujo que pueden darse pocas personas. •



HUÉSPEDES Los Reyes de España se hospedaron en 2004



RANKING Dejó el puesto 20 en 2023 y avanzó cinco posiciones

LA NACION | LUNES 15 DE JULIO DE 2024 INMUEBLES COMERCIALES | 3

# NOTA DE TAPA

# Núñez. El nuevo midtown que se consolida en el corredor norte

La zona aledaña al Parque de Innovación es el submercado estrella para desarrollos de oficinas de alta gama por su entorno comercial y la excelente conectividad en auto, colectivo, tren y hasta en bicicleta

POR Nicolás Bal PARA LA NACION

on el foco puesto en

la descentralización como uno de los factores que más traccionaron, el avance de la construcción de disímiles proyectos de oficinas clase A se encuentra dando origen a nuevos puntos neurálgicos corporativos. Y en ese escenario, con certeza, el más relevante es el Corredor Libertador: con el barrio de Núñez como epicentro, que hace rato se consolida como un distrito atractivo sumando en sus "orillas" cada vez más desarrollos inmobiliarios.

Esta franja de la zona norte de la Capital Federal se viene transformandoen un nuevo centro de negocios, con emprendimientos de real magnitud: "Esel potencial midtown de la ciudad, donde conviven usos residenciales, comercios de proximidad, la oferta gastronómica y entretenimientos, colegios, universidades y oficinas clase A y B", especifica Domingo Speranza, CEO de Newmark. Además, el emplazamiento de nuevos edificios como el Centro Empresarial Libertador (CEL) y la creación del Parque de Innovación animan el impulso de la zona.

Mientras se espera para este año el ingreso de 113.000 m2 nuevos de este tipode oficinas en toda la Ciudad, este territorio porteño se vuelve un lugar idóneo para resolver cada una de las necesidades básicas en un radio de 15 minutos. Según el último informedeNewmarkdelsegundotrimestre sobre el mercado de oficinas, las zonas que más reducciones de vacancia percibieron fueron los polos emergentes, especialmente Palermo y Corredor Libertador cerrando en 8,8%. El precio promedio pedido de alquiler alli es de US\$29.10/m2. En cuanto a inventario hay 108.494 m<sup>2</sup>, en construcción 68.995 m² y en proyecto, 150.000 m2.

"Núñez se ha transformado en un lugar aspiracional de mudanza de empresas de muy variada índole, no solo por los nuevos proyectos, sino por su proximidad al eje Libertador y todo su entorno", confía Speranza. Por esos lares, el desarrollo del Parque de Innovación consolida un nuevo centro de negocios, pero "concebido como área de usos mixtos a escala metropolitana", refuerza el CEO de Newmark. Y asevera que empresas de todo tipo husmean la zona "motivadas por la búsqueda de talento joven".

Confluyen en la zona no sólo los nuevos desarrollos de edificios, sino tambiénelefectoderramedelParque de Innovación que, según un estudio de Cushman & Wakefield genera un fenómeno en el área conocida co- mentado fly to quality", desentraña

## Las fortalezas indiscutibles

"Las funciones sociales básicas en una ciudad son trabajar, educarse, proveerse, mantenerse en forma y entretenerse. Estudios recientes realizados en la CABA comprobaron que en la zona de Libertador y Udaondo convergen todas las



15 MINUTOS La transformación de esta zona brinda la real posibilidad de vivir y trabajar en un mismo lugar

IGNACIO SANCHEZ

características que permiten a las personas un muy alto nivel de acceso a estas funciones, a pie o en bicicleta desde su casa", aseguró Herman Faigenbaum, CEO de Cushman & Wakefield Sudamérica. En ese sentido, enumeran "la convergencia" de la innovación con la tradición, la proximidad y la cercanía, el barrio y la metrópoli, la ciudad y la naturaleza. "Nos hace pensar en una transformación del territorio. en la posibilidad de vivir y trabajar en un mismo lugar, en un barrio que nos ofrece tener todo lo que necesitamos para vivir y acceder fácilmente", agrega Facundo Benavente, coordinador de Marketing de Cushman & Wakefield.

Así las cosas, en un mercado que venía demorado respecto de la incorporación de nuevos m<sup>2</sup>, el avance de esta miniciudad abocada al universo laboral "viene a dar respuesta a la demanda insatisfecha y canibaliza a la existente; pero, sobre todo, genera más impacto en edificios clase B, donde inquilinos migran a nuevos complejos más eficientes, con mejores prestaciones, en búsqueda del mo "el Distrito de la Convergencia". el experto. Hasta tal punto de haberse convertido en uno de los submercados que "mejor han defendido su precio", junto con Palermo, con valores de alquiler en US\$23,4/m2.

Es que, su excelente conectividad -en auto, colectivo, tren y hasta en bicicleta- y su fácil acceso desde la Provincia "hacen que resulte ideal para recibir colaboradores de dis-

tintas localidades, produciendo que sea el corredor de más rápido crecimiento en el último tiempo", confirma Juan Querol, broker de Cushman & Wakefield. De este modo, queda evidenciada la inclinación por reubicarse en la zona norte de la Ciudad, "que es donde vive la mayor cantidad de gente que trabaja en los edificios de oficinas y en las empresas que buscan espacios para sus empleados. Y esto es algo positivo", adiciona Alejandro Reyser, director comercial de Toribio Achával.

## El proyecto más ambicioso

Este gran predio emplazado en las antiguas 32 hectáreas de Tiro Federal busca crear una "mini ciudad" que albergue espacios públicos, modernos edificios de oficinas v viviendas, una variada oferta de locales comerciales y gastronómicos. Además de funcionar allí universidades y empresas vinculadas con la ciencia y la tecnología.

En efecto, "el Parque de Innovación generará un impacto positivo, ya que se trata de una propuesta urbanística distinta", explica Reyser. Y desde luego que se dará un incremento en la cantidad de personas que circulen por el corredor, que se calculan unas 29.000: 18.000 estudiantes y 11.000 trabajadores, de acuerdo con estimaciones del Gobierno porteño, como también todo ello formará parte del "empuje final que [esta zona] necesita para posicionarse como uno de los submercados estrella del segmen-

to de oficinas", se ilusiona Querol.

De acuerdo a un informe realizado por Cushman & Wakefield y Urbanteo que releva la zona que se extiende alrededor del cruce de Libertadory Udaondo, hay 406.432 m<sup>2</sup> construidos, aunque a futuro está previsto que se sumen otros 479.544 m² más, que se distruibuirán de la siguiente manera: 62% habitacional, 20% educativo y 18% corporativo. Hay proyectados 35 emprendimientos de los cuales 34 son en el Parque de Innovación en rubro residencial, corporativo de oficinas, educación, salud y usos mixtos.

Actualmente hay alrededor de 50 empresas internacionales instaladas en la zona en oficinas clase A. La vacancia de edificios de oficinas clase A entre el Centro Empresarial Libertador (al 7200 de la avenida) y Libertador 6350 es del 17.3% promedio, según datos de Cushman&Wakefield. El Centro Empresarial Libertador (CEL), que funciona desde 2020, es un ejemplo concreto de la creciente relevancia que va configurando esta zona. En la manzana comprendida de US\$200 millones, esta imponente torre desarrollada por Raghsa, propone versatilidad y flexibilidad en sus 26 plantas libres de hasta 2900 m²rentables a un valor mensual promedio de alquiler de US\$33/m<sup>2</sup>.

Pero la desarrolladora va por más: en enero adquirió un nuevo terreno lindero de 2800 m2 -vecino del Mc Donald's, donde hasta hace muy po-

co funcionaba una estación de serviciode Axion-, con el fin de construir otro edificio corporativo de alta gama para destinarlo al mercado de la renta de oficinas premium. Con una inversión estimada en los US\$160 millones, el nuevo emprendimiento contará con 50.000 m2 de construcción y 25.000 m² rentables, con plantas libres y flexibles dotadas de tecnología de última generación.

Del otro lado de la manzana, en Manuela Pedraza y Arribeños, Raghsa también tiene previsto inaugurar el Centro Empresarial Núñez (CEN), una nueva torre de oficinas de alta gama de 50.000 m2, con plantas de 1400 m<sup>2</sup>. Mediante este proyecto alcanzará los 200.0000 m² en su portafolio en este nuevo distrito corporativo. Junto a estos emprendimientos de oficinas, pero unos metros más allá, dentro del masterplan del Parque de Innovación, el puntapié inicial lo dieron HIT ILVA (Campos Salles 1168), que con una inversión de US\$20 millones tendrá 11.500 m2 a valores de US\$30/m2, promedio, y precios de venta US\$4000/m<sup>2</sup>; y por Juana Azurduy, Arribeños y Ma- HIT Sancor (Udaondo al 1100), con nuela Pedraza, y con una inversión una inversión de US\$ 35 millones y 23.000 m<sup>2</sup>, al mismo precio que el anterior. Ambos edificios empezarán a construirse dentro de tres meses y estarán listos para entrar al mercado en dos años.

> En definitiva, si bien la transformación es paulatina, todos estos desarrollos tendrán un impacto muy positivo para un barrio en plena transformación.

# clasificados

CIRCULACIÓN NACIONAL



Departamentos

Venta

Deptos - Venta

**Barrio Norte** 

4 y más dorm.

Av. Alvear y Parera

VISTA RÍO UNICO Torre Boon Terraza Liv Com y Esc 3Suite 2 Dep Impecable 3 Coch Vig (+549) 116 135 2052

Posadas y Montevideo Vista y LyC 4dor dep coch vig 650M Exc ABGA 116 135 2052

Belgrano

4 y más dorm.

Exc blco LyCyE 3dor dep 2coch

D570M ABGA 116 135 2052

Palermo

3 dormitorios R. India y Cerviño

VISTA 2 terazas LvCvE 3 Ste office dep coch 210m vig D1.100M ABGA (+549) 116 135 2052

Mercaderías

Alhajas, Arte y Antigüedades

Compra Libros Antig Grabados Fotos

Cuadros Libros Arte 4823-0247

Ropa y Accesorios

Compra

**Abrigo** de pieles 1157205763

Muebles

Compra

Muebles AKROPOLIS ANTIGUEDADES Compra todo / estilo y moderno 11-6889-0224 \*\* 4958-4582

Solidarios



PARA PUBLICAR 011 6090 5555

Organizaciones sin fines de lucro

Trabajo Voluntario

Pedido

**Empleos** 

Pedido

Personal

Ofrecido

Asistentes Domésticas

GS! whatsapp 11-3660-5316.

Para publicar llamar a

4318-8888

5199-4780

Clasificados

SÁBADOS

CON TU DIARIO

Vunca dejemos de moverno:

000

Licenciada Graciela Sanguineti

Doméstico

Familias de acogimiento Familias del Corazón brinda contención familiar a niños/as en situación de vulnerabilidad social, trabajando el transito hacia la reinserción familiar o la adopción. Convoca a familias con hijos mayores de 4 años, que residan en la zona norte de GBA y que no estén inscriptas en los registros de adopción, para albergar transitoriamente en sus hogares a niños/as de 0 a 24 meses, hasta que se resuelva la instancia judicial. Para más información comunicate al 15-5940-8019, via mail: familiasdelcorazon@ yahoo.com.ar. Conocelos en IG: @familiasdelcorazon

Recepcionistas Para là atención de los pacientes que concurren a las consul-tas y para brindar turnos FUN-DALER, Fundación de Asma y Alergia, necesita la colaboración de voluntarios. Esta orga-nización de la ciudad de Buenos Aires, se dedica a mejorar la ca-lidad de vida de las personas con asma y alergias, realizando actividades educativas y asistenciales para los pacientes y sus familias. Para sumarte, comunicate con la Secretaría a los tels.: (011) 4300-4756, 4307-4050/1553; mail: secretaria@

fundaler orgar o dirigirse a Dr. E. Finochietto 894, CABA

Niñez y adolescencia

Alimentos

Pedido

Para preparar la comidaque ofrecen los lunes y jueves a más de 200 personas del barrio, Fundación CasaSan necesita alimentos, como arroz, polenta y fideos. Esta organización en La Boca, ciudad de Buenos Ai-res, ofrece talleres gratuitos, merienda, asistencia psicológi-ca y ropero solidario a más de 500 niños, niñas y adolescen-tes. Si podés ayudar comunica-te al 11-6551-0290. Conocelos en www.casasan.org, IG: @fundacioncasasan y FB FundacionCasaSan

Juguetes y juegos Reciben todo tipo juegos y juguetes en muy buen estado para entregar a los chicos que acompaña la Fundación Todo por los Niños de Marcos Paz, Buenos Aires cuando celebren su día en agosto. Esta organización asiste y contiene emocionalmente a familias en situación de vulnerabilidad, cuenta con talleres educativos, recrea-tivos y de salud, también preparan bolsones de alimentos que entregan a familias del barrio La Trocha y aledaños. Para ayudar comunicate con Lidia: 11-6663-2753, mail: fundaciontodoporlosninos@ gmail.com

Zapatillas nuevas Para celebrar el día de la niñez con las chicas y chicos de los proyectos que desarrollan en Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Misiones, Río Negro y Santiago del Estero, la asociación Por los chicos, te invita a sumarte a la 7ma. campaña Grandes Pasos para regalar-les un par de zapatillas nuevas. Esta organización busca mejo-rar la calidad de vida de chicos en situación de vulnerabilidad, trabajando especialmente en educación y en nutrición infantil. Más información en www. porloschicos.com. Conocelos en IG y FB@porloschicos

Ayuda Asistencial

Pedido

Desodorante, shampoo Para las más de 130 personas que asisten al Centro Barrial de Día de la Iglesia Esclavas del Sa-grado Corazón, necesitan desodorantes en aerosol para varón y shampoo. En este centro de la ciudad de Buenos Alres, brindan contención, comida y abrigo a quienes viven en situación de calle e intentan reinsertarlos en la sociedad a través de ta-lleres de oficios, una escuela para adultos de primaria y secun-daria, asistencia social. Si podés colaborar comunicate con Alejandra al 11-6243-9863

Juguetes y golosinas Durante todo julio y agosto, Fundación Si, recibira golosinas y juguetes nuevos o usados en buen estado que entregarán a los centros comunitarios con los que colabora para que más chicos y chicas puedan cele-brar su dia con una linda sorpresa. Esta organización busca omentar la inclusión social y la participación comunitaria a través de diferentes proyectos en varios lugares del país. Las donaciones se reciben en Ángel J. Carranza 1962, CABA, de Ls. a Ss. de 10 a 19 hs., excepto feriados. Más información: (011)

4775-6159. Conocelos en IG y

FB: @sifundacion

Leche, yerba, pan Para ofrecer el desayuno a las personas que concurren al Centro de Integración Social Hogar Brochero y a la posada de convalecientes Loyola de Fundación Camino a Jerico, necesitan: leche, azúcar, yerba, mate cocido, té, café, dulces, galletitas y pan. La fundación con sede én Florida, Buenos Aires, acompaña a personas en situa-ción de calle para recuperar y encaminar sus trazos de vida. mediante espacios de encuentro, amparo, escucha y contención. Si podés colaborar, escribi al mail: elcaminoajerico @gmail.com .Conocelos en IG:

@caminoajerico

Maq. costura y jardinería Para que las familias que acompaña Redes Institucionales Solidarias puedan trabajar en emprendimientos de costura y de jardinería necesitan máquinas de coser y cortadoras de cesped en buen estado. Esta asociación de Isidro Casanova. Buenos Aires, brinda ayuda social en comedores comunitarios, programas de capacitación, desarrollo comunitario y contención psicológica a través de asistencia directa o talleres en instituciones de La Matanza. Para ayudar comunicate con Gloria al: 11-3693-0251, mail: gloduartepsiq@gmail.com

Zapatillas, guantes Amigos en el Camino asiste y acompaña a 1200 personas en situación de calle, Te invita a donar guantes de lana, camperas abrigadas de hombre y zapatillas del nro. 40 al 47 para entregarias semanalmente durante sus recorridas por la ciudad de Buenos Aires. Para ayudar comunicate al 11 3910 2998 (WhatsApp). Conocelos en IG: wamigosenelcamino y FB:

Vivienda

Pedido

Muebles, electro, bazar Retiran sin cargo muebles, sobrantes de obra, electrodomésticos y artículos de bazar en desuso para venderlos a precios sociales a familias de bajos in-gresos, en los corralones Sume Materiales de Vivienda Digna. Esta ONG de San Isidro, Buenos Aires, contribuye a la promo-ción de las personas y a la consolidación de las familias por medio de programas que facili-tan el acceso a una vivienda digna. Para colaborar: 0810-555-7863 o ingresà en www.viviendadigna.org.ar

Comunidades

Pedido

Acceso a internet Para mantener el servicio de Internet en la Escuela Nro. 454, con la que colabora la Asociación Civil Tola, necesitan de tu apoyo económico. La escuela recibe a 100 alumnos, de nivel inicial hasta secundario, que vienen de la comunidad de Ja-ma, Jujuy, en la zona fronteriza de la Puna de Atacama, ubicada a 4.200 msnm y con clima severo. La asociación lleva adelante diferentes acciones para mejorar la calidad de vida de las comunidades aborigenes Coyas, Para ayudar: Maria José: 11-7025-7075, mail: mariajose angeleri@gmail.com; Emmanuel: 351-15-612-6686, mail: em mandal@gmail.com. Conocelos en IG @grupomisiotola

Otros

Pedido

Abrigo, art. higiene Sumate a la campaña Frio 2024 de Fundación Cultura de Trabajo donando: mantas, ropa interior, abrigo, aislantes y art. de higiene personal, como desodo rante, jabón, peine, cepillo de dientes, toallas femeninas o máquinitas de afeitar para entregar en sus recorridas a personas en situación de calle. Esta fundación de la ciudad de Bue-nos Aires busca que personas y familias salgan de situaciones de vulnerabilidad sociohabitacional a través de la inclusión laboral. Más información: www.culturadetrabajo.org.ar/ campanafrio2024.mail. admisión@culturadetrabajo. orgar Horario: Ls. a Js. 10 a 16

hs. en Av. Lafuente 198 \*

